# el Periócico

www.elperiodicodearagon.com | eparagon@elperiodico.com

# Zaragoza podría ahorrar un 30% en energía con paneles solares

Un estudio revela que esa reducción del gasto sería posible con la instalación de placas en 182 edificios públicos de la ciudad y una inversión de 13 millones • El autoconsumo ha recortado la factura de la industria en un 26% en dos años

PÁGINAS 6 Y 7



# Costco inicia la cuenta atrás

El gigante norteamericano abre mañana su centro de Plaza Imperial en Zaragoza, donde ya suma 50.000 socios, aunque su objetivo es duplicar esa cifra. La apertura revolucionará el sector comercial de la ciudad

PÁGINAS 2 Y 3

LAS CONSECUENCIAS DE LAS RIADAS EN EL PIRINEO

# «Nuestros hijos se mudarán a Francia para ir al instituto»

Las vidas de los aragoneses que viven en la frontera con Francia dan un giro radical tras el cierre del Somport

PÁGINA 10 \_\_\_\_\_

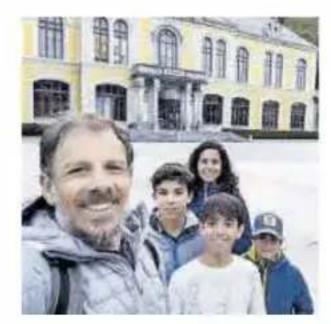

La familia de Eva y Héctor.

### EL MAPA CONCESIONAL

# Zaragoza mejora las frecuencias con su nueva red metropolitana de autobuses

El número de vehículos crecerá alrededor del 10%

PÁGINA 14 \_\_\_\_\_

### RECURSO DEL GOBIERNO

El Tribunal Constitucional anula la ley de renovables de Aragón

PÁGINA 9

### HABRÁ UNA RESIDENCIA

CEOE Aragón aprueba la venta de suelos junto a su antigua sede del Actur

PÁGINA 12 \_\_\_\_\_

## SERÁ EL 5 DE OCTUBRE

Juan Manuel Cendoya recibirá la Medalla de Oro de Zaragoza

PÁGINA 13

### ESTA CAMPAÑA VAN SEIS

Los jugadores del Zaragoza suman 36 lesiones en el último año

| DAGINAS 40 V 41 |  |
|-----------------|--|





Un reponedor en uno de los lineales del local.

El gran almacén de Costco en Zaragoza cuenta con secciones de ropa, electrónica o joyas, además de la oferta alimentaria.

# Costco llega a 50.000 socios en Zaragoza, su segunda mejor apertura en España

El gigante estadounidense abrirá mañana el gran almacén que ha construido en el polígono Plaza, un centro llamado a agitar el sector comercial de la ciudad con un concepto novedoso en el mercado local

JORGE HERAS PASTOR Zaragoza

Costco Wholesale está llamado a agitar el sector comercial de Zaragoza. Este nuevo competidor desembarca en la provincia con mayor densidad de grandes superficies de España (694,9 metros cuadrados por cada mil habitantes). El gigante estadounidense abrirá mañana (8.00 horas) un hipermercado de 15.000 metros cuadrados situado junto a lo que fue la galería de tiendas de Plaza Imperial. La que será su quinta tienda en España, con 200 trabajadores y una inversión de 50 millones de euros, ha superado las expectativas de la empresa. A dos días de la apertura la cadena había alcanzado los 50.000 socios locales, lo que hace que vaya a ser su segundo mejor estreno en el país al superar en suscripciones a tres de las cuatro inauguraciones anteriores -dos en Madrid (Getafe y Las Rozas) y una Bilbao-. Solo Sevilla arrojó una cifra más alta.

### Las cifras

15.000

Es la superficie que tiene el nuevo hipermercado de Costco en Zaragoza.

trabajadores

El establecimiento afronta su apertura con una plantilla de unos 200 trabajadores.

La cadena americana ha invertido 50 millones de euros en el proyecto.

Ser socio es precisamente el punto diferencial y distintivo de la cadena norteamericana. Para acceder a su tienda es necesario pagar una cuota anual, que se sitúa en 36,3 euros para los particulares y de 30,25 para empresas y autónomos, con el IVA incluido. A cambio, el cliente encontrará una variada selección de artícu-

los de marcas líderes del mer-

cado con altos estándares de calidad, formatos grandes o especiales y los mejores precios posibles - «imbatibles», según la em-

presa-. Costco is diferent. El clásico eslogan del turismo en España es perfectamente aplicable a este hipermercado, con un concepto y una oferta de productos que no se asemejan a la de ninguno de los otros grandes almacenes que hay hoy en la ciudad. Así lo

pudo comprobar ayer este diario, a menos de 48 horas de que el local suba el telón, en una visita realizada por los medios de comunica-

ción en compañía de la directora general de la compañía en España y Francia, la canadiense Diane Tucci.

### Hasta lingotes de oro

Una vez se acredita la pertenecía a la membresía, bien con la tarjeta o en el móvil, el cliente -socio, en la jerga de la compañía-se encontrará primero con las secciones de electrónica, joyas o productos de bazar. En el pasillo principal se encuentran artículos que son tendencia, como las Adidas Samba. También pueden verse unos enormes peluches de Stitch, artefactos de Apple o pantalones de las míticas marcas americanas Dockers y Levis, así como un anticipo de productos vinculados a la Navidad o el Halloween. Pero quizá lo que más llame la atención son los lingotes de oro que pueden adquirirse en este establecimiento.

«Ahorro y calidad». Es el mantra al que se aferra la empresa para vender sus bondades. «Nuestro compromiso es tener siempre los precios más bajos que la competencia», asegura la directora general de Costco en España. Por ahora, los precios son una incógnita que se desvelara el día de la apertura, cuando habrá además ofertas especiales de lanzamiento.

Costco prima «la búsqueda de tesoros» sobre la variedad de su oferta. Prueba de ello es que la tienda cuenta con unas 3.400 referencias de productos, un catálogo pequeño si se compara con las más de 100.000 que suelen tener hipermercados como Carrefour o Alcampo. «Lo que nos importa es tener artículos de una calidad estupenda a un precio increíble», subraya la directora general. «Nuestro formato es de un margen muy bajo porque trabajamos el volumen», precisa.

En alimentación, todo es de autoservicio, también en las secciones de frescos. Costco saca pecho de los productos de panadería y repostería que cocina in situ, las cames de temera americana - la que denominan US Choice- o el pollo asado que, dice, hace furor en el área de precocinados. La empresa presume de frescura y calidad. «Aquí nunca verás sushi del día

Miguel Ángel Gracia



Miguel Angel Grac



El horno de los pollos asados, uno de sus productos estrella.

Miguel Ángel Gracia



Vista general de la tienda, de 15.000 metros cuadrados.

anterior», apunta la directora general. La carne picada se elabora también a diario y tiene por ello un día de caducidad.

La joya de la corona de Costco es, según la compañía, su marca propia Kirkland Signature. «No es una marca blanca, son productos de calidad igual o superior a la de las firmas de referencia», defiende Tucci. Otro de los distintivos de su oferta son los alimentos de otras latitudes del mundo, donde destaca especialmente la gama de productos asiáticos y mexicanos.

En los lineales de

la tienda figuran

casi una veintena

La suscripción es de

particulares y de

y autónomos

36,3 € al año para los

30,25 para empresas

de fabricantes

aragoneses

Desde Costco también defienden que el made in España está muy presente en sus lineales y que su desembarco en el país ha servido para catapultar a proveedores naque cionales ahora venden sus productos en las 890 tiendas que la distribuidora norteamericana

tiene en el mundo. Así ocurre con el aceite de oliva.

La directora general confió en que así ocurra así también con algún productor aragonés. Conservas Coquet, de Gallur, es la avanzadilla de ello. Su melocotón en almíbar al vino ya se venden en un elevado número de tiendas del grupo. En su híper de Plaza pueden encontrarse referencias de casi una veintena de empresas de la tierra. «Cada tienda tiene su toque local», subraya Tucci. El ternasco de Aragón pronto podrá comprarse en el bandejero de carnicería y en su horno de repostería elaboran las típicas trenza de hojaldre.

Entre estos productores figuran Ambar, Lacasa, Pastores, Fuencampo, Arruabarrena, Granja San Miguel, Orchard o Jumosol. En la sección de vinos también destacan los caldos de bodegas como Viñas del Vero, Borsao y Alto Moncayo. Y fuera del ámbito agroalimentario,

> cuenta con marcas Bergner, Keter o Pikolin. Con el fabricante de colchones, la empresa asegura que quiere estrechar lazos e impulsarla en otros mercados en los que opera, una apuesta que ha comenzado en los establecimientos que tiene en

La oferta comercial del gran almacén norteamericano incluye una óptica, un área de neumáticos, un centro auditivo y un restaurante, así como

Francia.

ditivo y un restaurante, así como una gasolinera que ya abrió a mediados de julio. En esta última área está uno de sus ganchos comerciales, con unos arrolladores precios de los carburantes. Siendo socio, el diésel sale a 1,099 euros por litro y la gasolina a 1,239 euros.

## **DIANE TUCCI**

## Directora general de Costco en España y Francia.

La multinacional americana, la tercera del sector comercial a nivel mundial, está en plena expansión en España, donde prevé llegar a 16 tiendas a medio plazo.

# «Estamos buscando más proveedores aragoneses»

Miguel Angel Gracia

J. H. P. Zaragoza

#### – ¿Por qué Costco ha elegido Zaragoza para su quinta tienda en España?

— Cuando decidimos abrir en un país miramos siempre las ciudades más importantes. Y Zaragoza es una de ellas, con un público interesante y la posibilidad de tener éxito con nuestro negocio.

### - ¿Qué espera de esta apertura?

— El éxito que hemos tenido en las altas de socios, que ya van por 50.000, creo que se debe a que nos conocen ya. Han oído hablar de nosotros en Madrid o Bilbao. Les va a encantar cuando vean las grandes ofertas que tendremos el día de la apertura y la selección de productos. En los frescos, la camicería, los pescados y la panadería son nuestro ¡wow! (guau en inglés). Les van a sorprender por calidad y los precios.

### — ¿A qué cifra de socios prevén llegar en este centro?

– Más de 100.000.

# — ¿Cuáles son los principales atractivos de este formato?

— Los artículos electrónicos o las joyas, donde tenemos diamantes y lingotes de oro, algo distinto a todos los demás. También hay productos de Navidad o Halloween. Y por supuesto, productos de proveedores aragoneses y también artículos intemacionales.

### — Zaragoza es la ciudad con más superficies comerciales por habitante, ¿hay hueco para tantos?

— Antes de todo, nosotros somos un club de precios. Hay que ser socio para poder entrar a nuestras tiendas, pero con dos o tres compras ya compensa pagar. Con esa cuota, nuestra promesa es mantener unos precios muy bajos. Eso hace que tengamos que ser muy competitivos en todas las secciones: neumático, óptica, centro auditivo, productos frescos... Ofrecer una calidad superior a un precio muy bue-



La directora de Costco en España, Diane Tucci, ayer en Zaragoza.

no. Tenemos un concepto distinto a un hipermercado Carrefour o Alcampo. Pero, sinceramente, en el mundo *retail* hay espacio para todos los competidores.

### — ¿Cuál es la presencia de los productos aragoneses?

— Tienen una presencia importante, como puede verse en uno de los carteles de la tienda que muestra toda las empresas de aquí, y estamos en búsqueda activa de más proveedores locales.

### — ¿Cómo son las condiciones laborales de los trabajadores de Costco en España?

— Tenemos el compromiso de pagar a nuestros empleados una nómina superior a la de nuestros competidores. Pagamos un 10% por encima del convenio del sector. Y cuanto más tiempo estén con nosotros, más cobrarán. Premiamos la antigüedad. Eso además de los beneficios sociales que les ofrecemos. Gracias a ello tenemos una baja rotación de plantilla, del solo el 7% al primer año de trabajo.

#### — Costco aterrizó en España hace 11 años, con la primera tienda de Sevilla. ¿Cómo está siendo la experiencia?

— Fenomenal. España es un país increíble, con muchas joyas desconocidas en Norteamérica. Antes de llegar aquí, —en la empresa— me dieron todas las razones de por qué Costco no podía tener éxito en este mercado, como que no se venderían los carnets de socio. Eran todo mitos que no se cumplieron. Los españoles son gente inteligente y conocen los precios de la competencia. Tenemos ya cinco tiendas y con ganas de abrir más.

### — ¿Dónde será esa expansión?

— Tenemos un plan muy agresivo. En los próximos dos años tenemos claro que queremos abrir en tres sitios: Málaga, Valencia y Asturias. Y estoy buscando más sitios en zonas como Cataluña, Valencia, Alicante y el norte de España, en alguna ciudad cercana a Bilbao. Creo que tenemos la posibilidad de llegar a 16 tiendas. Si llegáramos a entre 20 y 25 sería perfecto. ■

**EDITORIAL** 

# De ganar un debate a ganar las elecciones

Se podría afirmar, sin exagerar mucho, que casi el mundo entero estuvo pendiente en la noche del martes, madrugada en España, del debate que enfrentaba a los dos candidatos a las elecciones de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Karnala Harris. Había interés por ver cómo se desenvolvía la candidata demócrata frente a un Trump, de natural ofensivo, que se quedó descolocado con la renuncia de Joe Biden y prácticamente sin más discurso que el desprecio a su rival por ser mujer, mestiza, de madre nacida en India y de padre jamaicano, y a la que reprocha que no tenga hijos como si eso fuera una deficiencia que la inhabilita.

Pero la curiosidad por el debate iba más allá. La inmensa mayoría de la ciudadanía, al menos la de los países occidentales, sabe que del resultado de las elecciones del 5 de noviembre va a depender la salud democrática de los Estados Unidos pero también la del resto del mundo. La de su país, porque de su mandato presidencial Trump ha dejado una herencia de división profunda, un Tribunal Supremo ultraconservador y la negativa a aceptar su derrota electoral, alentado un intento de golpe de Estado con el asalto al Congreso. La del resto del mundo, porque su influencia alienta a la extrema derecha y porque sus aliados son precisamente aquellos dirigentes más alérgicos al normal funcionamiento democrático, como Putin, Orbán o Bolsonaro.

Significó, por tanto, un alivio ver cómo Kamala Harris puso a Trump contra las cuerdas. Observar de qué modo lo desconcertó en su duelo dialéctico. Admirar de qué manera fue mostrando a su oponente como un anciano irritado, que utiliza el insulto y la mentira como armas dialécticas y que expande noticias falsas como la de los inmigrantes que se comen a las mascotas, perros y gatos, de sus vecinos. Así que, mientras el candidato republicano iba perdiendo terreno, la demócrata ganaba en serenidad. Hasta los medios de comunicación más próximos a Trump tuvieron que admitir que no fue su mejor noche. El resto, le dieron directamente por derrotado. Algo que se reflejó inmediatamente en los sondeos y en el apoyo a Harris de votantes del partido republicano que estaban indecisos. La cantante Taylor Swift, con millones de seguidores, también le dio su respaldo, tenga eso el valor que tenga.

El resultado del debate y la movilización de votantes a su favor es, sin duda, un punto importante para Harris. Pero no se puede dar a Trump por vencido. Faltan casi dos meses para las elecciones y es conveniente que la candidata demócrata evite errores que le resten votos y que se acerque más a los ciudadanos de los estados del llamado cinturón del óxido, que entraron en decadencia con la caída de la industria del acero y el carbón y con la deslocalización industrial y que miran con recelo a los representantes del establishment, Harris entre ellos. La elección de Tim Walz, gobernador de Minnesota, uno de esos estados en declive, para la vicepresidencia, va en esa dirección. Ambos tienen que ofrecer soluciones a esa parte del pueblo americano desencantada y desesperanzada. No pueden arriesgarse, como ya ocurrió con Hillary Clinton, a ganar en votos globales sin hacerlo en los estados y sin poder, por tanto, acceder a la Casa Blanca. Nos jugamos la democracia global.

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales

# el Periódico

### PRENSA DIARIA ARAGONESA, SAU

Directora gerente: Cristina Sánchez. Jefa de Marketing y Promociones: Marta Cagigas. Redacción, Administración, Distribución y Publicidad: Calle Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Teléfono de centralita: 976 700 400.

# La intervención socialista

Si tu principal antagonista político sale a defenderte en un proceso de debate interno del partido es la pista que indica que por ahí estratégicamente no es. Mariano Rajoy ensalzaba las virtudes de Alfonso Pérez Rubalcaba, que no eran pocas, sabiendo que no era un rival competitivo electoralmente. El respaldo de la

dirección del Partido Popular aragonés a Javier Lambán es una patada interpuesta a Sánchez, del mismo modo que los ataques de la dirección regional socialista a la federación oscense comparten el mismo destinatario, el secretario general del partido.

No deja de ser paradójico que la provincia de Huesca fuera una de las muy pocas en las que Susana Díaz quedará por encima de Pedro Sánchez en las primarias de 2017, cuando el actual líder

arrasó después de la gestora nacional, y Zaragoza como Teruel no fueron la excepción. Los aliados de un principio terminaron siendo los más encontrados con el paso del tiempo, incluso cuando los socialistas gobernaban a la vez en Aragón y en España. Las discrepancias nunca fueron sotto voce, y el entonces presidente Lambán se manifestó públicamente contra la reforma del castellano como lengua vehicular de la enseñanza, con la gestión de los bienes de Sijena o el momento clave en la ruptura, la celebración de las Olimpiadas de invierno entre Aragón y Cataluña. No solo en clave orgánica hay que mirar los desacuerdos de estos años, hay una visión periférica del Estado

español que han compartido Ferraz y la federación del Altoaragón por ubicación geográfica, relaciones empresariales y familiares, o incluso lengua y tradiciones.

Desde la pérdida de las elecciones locales y autonómicas de mayo del año pasado, las críticas abiertas

> en medios al gobierno Sánchez se intensificaron, mientras la dirección federal mantenía una situación transitoria esperando al inicio de los procesos congresuales para presentar a su candidata y modificaba algunas listas por perfiles más afines a la dirección nacional. Algo cambió este fin de semana, cuando en la reunión del Comité Federal, el secretario general de Huesca, Fernando Sabes, tomó la palabra y por primera vez contestó abiertamente a los planteamientos de Javier

Lambán delante de la ejecutiva nacional. La sorpresa de esta respuesta está en la medida de la reacción posterior de los que se sienten agraviados, cuando saben que ese malestar no está solo en esa federación y ni qué procede de ahí la propuesta de Pedro Sánchez para liderar el PSOE aragonés. Se está haciendo un tiempo demasiado largo, en un tono demasiado agrio para tender puentes a esos cargos y militantes que se sienten profundamente incómodos en la disonancia de la dirección regional y nacional. ■

Carmen Lumbierres es politóloga



### LAS RADIOGRAFÍAS

# El ahorro energético en las grandes ciudades

Un estudio de la cátedra de Transición Energética Municipal de la Universidad de Zaragoza revela que la ciudad necesitaría instalar 13,7 MW de paneles fotovoltaicos en los 182 edificios identificados para



Instalación de placas solares en un centro municipal.

obtener un aprovechamiento del 80% de la energía producida. Solo el sector industrial ha reducido su consumo un 26% en los últimos dos años por el autoconsumo. El análisis está hecho, solo falta implementar las medidas. Y son necesarias.

# Una red para mejorar el transporte interurbano

La expansión de Zaragoza y el crecimiento de su área metropolitana exigen una mejor red de transporte interurbano. Ayer se presentaron as líneas que conectan la capital y su entorno, que ya



Un autobús se detiene en una de las paradas de la red.

mueven a más de siete millones de usuarios. La nueva red contempla un 10% de vehículos más, un incremento necesario. La mejora del transporte es vital para que todo tipo de servicios lleguen al conjunto de los ciudadanos.

### REDACCIÓN DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Director: Ricardo Barceló. Subdirector: David López. Redactores jefes: Gonzalo de Domingo (Producción y Diseño) y Sergio Pérez (Deportes). Áreas: Carlota Gomar, Ana Lahoz y Laura Carnicero (Aragón), Daniel Monserrat (Cultura), Alicia Revuelta (Suplementos y especiales), Jesús Chueca (Responsable de canales), Juan Carlos Garza (Cierre), Laura Rabanague (El Periódico del Estudiante) y Jaime Galindo (Fotografía).

Número 12.275
Depósito Legal Z2126-90.

Controlado por OJD. Miembro de la Asociación de Editores de Diarios Españoles.

el Periódico de Aragón Jueves, 12 de septiembre de 2024

Opinión | 5

# La nueva habitación



JAVIER CUERVO

Por la ley de la oferta y la demanda, es más barato habitar donde la gente no quiere vivir. La habitación en España cuesta una media de 488 euros al mes, según el estudio nacional de viviendas compartidas en 2024, basado en los precios de la vivienda en alquiler de los agostos de los últimos 9 años del Índice Inmobiliario Fotocasa. Es un 57,3% más que hace 5 años (desde 2019) y un 89,4% más que hace 9. Esas subidas, tan por encima de los salarios, quizá expliquen por qué hubo un tiempo en que se repetía la mentira de que como en España no se vivía en ninguna parte. Ahora se habita como en el entorno europeo, en un espacio de mierda a precio de oro.

En el cambio de utopía de la España que va a bien a la que va mejor que nunca la medida se ha desplazado de la vivienda a la habitación, de tener un techo a tener cuatro paredes, de la solución habitacional a solo la habitación. En el supermercado de la vivienda un cartel dice: habitación, 488 euros/ mes. Te sale la pared a 122 euros.

El nuevo habitar crea nuevas maneras de vivir. El casero busca la solvencia de los alquilados y cada alquilado la del compañero de piso. Bienvenido a la república confederal de nuestra casa. Lo que se llamaba independizarse es interdependizarse. Puede que se esté creando una nueva sensibilidad social en un mundo de jóvenes que se han independizado de casa para ser interdependientes de piso, pero aumentan las pruebas de acceso y con ellas las de rechazo. Después de los exámenes del curso anterior o de la entrevista de trabajo espera el casting de compañero de piso, el concurso de cohabitante.

La sociedad del ocio era esto, que el turista compita con el trabajador y los días de descanso ganen la batalla del precio a los días 
laborables. En la libertad de codicia, esa parafilia de vaciarle los 
bolsillos al prójimo, cada uno 
puede saquear al otro al gusto 
aunque si no arrea el que viene 
detrás el turista no tenga camarero ni el casero, médico, ni...

# Talgo ruso, no; Ibex yanqui, sí

EL ARTÍCULO DEL DÍA

**EDUARDO** 

MADRONAL

Si uno fuera responsable de publicidad de BlackRock y otros fondos estadounidenses en España —o responsable de titulares de los grandes medios de comunicación que controlan— estaría de acuerdo—aunque lo confesara en la intimidad— que nuestro titular como esponsable de sintentiara la con

logan sintetiza la contradictoria realidad.

El Gobierno español
ha vetado la OPA de la
húngara Ganz Mavag
para hacerse con el
100% del capital de
Talgo, uno de los históricos gigantes industriales españoles.
Se han esgrimido razones de «seguridad
nacional» para impedir la compra. En plena
guerra de Ucrania, una
empresa estratégica
no podía quedar en



Estamos de acuerdo en que empresas clave con un papel estratégico en nuestra economía nacional no deben caer o estar en manos extranjeras. Estamos de acuerdo en que un posible Talgo ruso no es bueno para la soberanía española.

Pero denunciamos que el peligro principal —y ya real— es el dominio económico que sufrimos—incluyendo empresas estratégicas clave— que se expresa de manera concentrada en los 35 oligopolios del IBEX35, que ya controlan BlackRocky otros fondos, mayoritariamente estadounidenses.

En 2008 el 38% de las acciones del IBEX 35 estaban en manos del capital extranjero. Con la pandemia se superó el 50%. Ahora estamos en el 58,35%, y creciendo. Más de la mitad del sancta sanctórum del capitalismo español está en manos foráneas, que encabezan grandes fondos y bancos estadounidenses como BlackRock, Vanguard, Fidelity y JP Morgan. Y también sucede con la propiedad de la deuda pública española en manos del capital extranjero, que ha pasado del 38% en 2009 al 74% en la actualidad.

Hace días, uno de los periódicos económicos dominantes anunciaba en titulares que «BlackRock, CVC y Bridgepoint ganan poder en España». Es decir, en el primer trimestre de 2024, 15 importantes empresas españolas están ya bajo control extranjero, que suman 250 desde la pandemia y unas mil desde 2014. CVC ha integrado a DIF, Bridgepoint a ECP, y BlackRock a GIP con el 20% de Naturgy.

Actualmente hay 10 OPAS – por valor de 23.000 millones de euros – lanzadas por fondos e inversores extranjeros para

> hacerse con el control de grandes empresas españolas, aprovechándose la bajada en su cotización. Hasta seis fondos dedicados a infraestructuras han sido adquiridos en apenas unos meses por los grandes fondos. Hablamos de hospitales, autopistas, ITV, y de un larguísimo etcétera. Esta tendencia no solo es significativa en las

infraestructuras, sino también tecnológicamente, con Amazon, Microsoft y Blackstone construyendo – y controlando– inmensos centros de datos llamados «nube».

¿Tal dominio no es un urgente y muy serio problema de seguridad nacional? ¿Acaso no es el mayor atraco extranjero y un poderoso resorte de control político de nuestro país? ¿Es que las elecciones en Estados Unidos son también españolas, y su resultado nos va a afectar, aunque no podamos votar? ¿Acaso Indra no es estratégica para la industria espacial y de defensa española, como lo son las energéticas Naturgy, Repsol, Redeia, Enagás y Solaria, y en telecomunicaciones y aeropuertos Telefónica, Cellnex y Aena, donde BlackRock y otros fondos estadounidenses campan a sus anchas?

Y BlackRock, Vanguard y State Street no son solo los principales accionistas en una amplia gama de empresas que incluyen sector alimenticio, energético, tecnología, bancos, farmacéuticas, sanidad y armamento, llegando al 40% de capitalización en bolsa en EEUU.

Los 3 fondos son determinantes en las 5 principales empresas militares. En Lockheed Martin llegan al 35.84% de las acciones, en Raytheon Technologies, el 29.97%, en Boeing es un total del 24.05%, en Northrop Grumman alcanzan al 30.24%, en General Dynamics suman el 23.19%.

Y Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, ha instado a Trump y Harris a superar las divisiones para hacer crecer los capitales de EEUU en el planeta. ■

Eduardo Madroñal es orientador educativo jubilado



ALÉGRAME EL DÍA

ROBERTO MALO

Por reestructuración en el periódico, cambio de día. Tras escribir en los sábados durante cinco años y medio (empecé en El Periódico de Aragón en enero de 2019, cómo pasa el tiempo), paso ahora a salir en los jueves. Me notifican el cambio estando de vacaciones (me pillan exactamente en Atenas, la cuna de la democracia, lo cual me parece un buen augurio), así que vuelvo al nuevo curso con este pequeño cambio, que tampoco cambia el asunto significativamente a decir verdad. Los jueves son los nuevos sábados, me digo para mis adentros. Los sábados molan, no lo voy a negar, pero los jueves molan mucho más, dónde va a parar. Creo que voy a salir ganando con el canje. Los sábados ya me tenían muy visto seguramente, ya no guardaban secretos para mí, como quien dice, y los cambios a veces resultan saludables y muy beneficiosos. Los jueves, que se encuentran en el ecuador de la semana, y eso siempre es un punto, un punto medio realmente, se abren a infinitas posibilidades, por lo menos en mi mente. Me siento como mis hijos con la vuelta al cole, con la misma ilusión e incertidumbre, cuando descubren los nuevos compañeros que les han tocado en el aula del instituto. Algunos te caen de maravilla, a otros no los conoces demasiado... Sin embargo sientes íntimamente que te llevarás bien con todos ellos (o con muchos de ellos al menos). Se abre una nueva época periodística, que presagio llena de épica columnística. Me pierde el optimismo, vale, pero la energía tras las vacaciones suele estar a tope. Hemos recargado las pilas convenientemente y no sabemos lo que es el síndrome postvacacional (el síndrome postvacacional es de cobardes). Así que hoy mismo me estreno en jueves (siempre en medio) con esta columna informativa a la que espero que si toda va bien le sigan muchas más. Nos leemos los jueves (la columna que se escribe los miércoles). ¡Vivan los jueves! ■

### MEDIO AMBIENTE

# Zaragoza ahorraría un 30% si colocara paneles solares en los tejados de edificios públicos

La puesta en marcha de 13,7 megavatios con una inversión de 13 millones permitiría un aprovechamiento del 80% de la energía

D. CHIC Zaragoza

El camino hacia la energía verde en Zaragoza parece despejado. A este respecto, el Estudio de viabilidad de autoconsumo solar colectivo entre equipamientos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, realizado por la cátedra de Transición Energética Municipal de la Universidad de Zaragoza, ha estimado un potencial de generación de electricidad en tejados y cubiertas de 19,3 megavatios si se colocaran placas solares en 182 edificios públicos de la ciudad. Un total de 11,6 megavatios de esa cantidad se podría producir en los diferentes colegios y en las instalaciones educativas. En total, esto podría suponer un ahorro de hasta el 30% para las arcas municipales, según indicó ayer el investigador de la cátedra e ingeniero industrial, Alejandro Claver.

En el trabajo presentado también se han analizado los 1.700 puntos donde el Ayuntamiento de Zaragoza realiza su gasto en electricidad, entre los cuales se han seleccionado los 665 suministros que se corresponden con equipamientos públicos con consumo diurno (es decir, oficinas, centras de mayores, centros cívicos...), que suman un consumo eléctrico de 56.800 megavatios al año. De ellos, 20 edificios suponen casi la mitad del consumo anual, 27.600 megavatios al año.

El concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, estableció que este conocimiento preciso de la red de la capital «supone un fuerte impulso en la estrategia municipal de transición energética de la que todos formamos parte y que está llamada a cambiar el presente y futuro de las ciudades», buscando mejoras y eficiencia sin que se pierdan ninguno de los servicios

Para abordar una primera vuelta de tuerca, el estudio determina que sería necesario instalar 13,7 megavatios de paneles fotovoltaicos (unas 36.000 placas de dos metros por dos) en los edificios identificados para obtener un aprovechamiento del 80% de la energía producida, permitiendo cubrir el 24% de la demanda eléctrica de los 665 puntos de suministro municipales mediante la modalidad de autoconsumo co-

## El ayuntamiento de la ciudad planea que el próximo contrato eléctrico sea de energía verde

lectivo. Es decir, repartiendo la electricidad producida con recursos municipales cercanos. En este caso, la legislación permite compartir la electricidad hasta a dos kilómetros de distancia.

Según los precios medios en el mercado, una instalación de este tipo requeriría una inversión de más de trece millones de euros para que sea perfectamente operativa con la potencia requerida por el sistema.

La ejecución de la planificación realizada en este estudio dependería, en todo caso, de la concesión de los correspondientes permisos de acceso y conexión por parte de la empresa de distribución eléctrica de la zona.

En una escala modesta, lo marcado en el estudio está a punto de dejar un planteamiento teó-



Un operario introduce una placa solar en las instalaciones del pabellón Siglo XXI de Zaragoza.

Ayuntamiento de Zaragoza



Alejandro Claver, Víctor Serrano y José María Yusta, ayer.

rico para convertirse en una realidad gracias al parque fotovoltaico que se desarrolla en el cementerio de Torrero. El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha aprobado la adjudicación de la nueva planta a Geodesel, que en pocos meses colocará placas solares sobre las cubiertas de los nichos del cementerio municipal, en un espacio de más de 40.000 metros cuadrados en el que los 6.160 módulos generarán más de 5,2 millones de kilovatios hora al año, el equivalente a lo que

La puesta en marcha del nuevo modelo depende de los permisos de acceso y conexión gastan 3.000 zaragozanos en ese período de tiempo. La energía sobrante tras dar servicio al propio camposanto se podrá distribuir en otros equipamientos cercanos, como el cuartel de la Policía Local. Además, recordaron ayer que canon anual que debe aportar la empresa será satisfecho con la puesta en marcha de otros diez parques de autoconsumo en distintos equipamientos.

Según afirmó el catedrático de la Universidad de Zaragoza, José

### **Nuevas medidas**

20

Edificios públicos suman la mitad del gasto anual de Zaragoza.

182

Cubrir con placas 182 edificios públicos de la ciudad de Zaragoza permitiría un ahorro del 30% en la factura eléctrica.

1.000

El autoconsumo permite ahorrar mil euros en la factura de la luz

María Yusta, todos estos trabajos están relacionados con el impulso de actuaciones municipales en materia de energía e infraestructuras. En este sentido recordó que la generación de energía solar propia le ahorró en 2023 a cada autoconsumidor casi 1.000 euros en la factura de la luz.

De ahí, destacó la importancia de jornadas para abordar los retos de la energía verde como la celebrada ayer en el edifico del Seminario (uno de los equipamientos municipales actuales que más consume) para «analizar, debatir y proponer modelos para avanzar en la eficiencia energética, el impulso de las energía renovables, la apuesta por las comunidades energéticas locales o la implantación de medidas para el ahorro energético».

Desde el consistorio destacaron también que Zaragoza ya ha sido seleccionada por la Comisión Europea como una de las 100 ciudades climáticamente neutras para conseguir el objetivo de cero emisiones en 2030 gracias a este tipo de propuestas. En este sentido, Serrano avanzó que en el próximo contrato eléctrico de la ciudad está previsto exigir un origen verde de la energía. El consumo en los barrios rurales de la capital aragonesa está disparado por la mayor presencia de industria en las afueras y por la mayor superficie de las viviendas particulares. La generación de energía solar propia en las empresas ha favorecido ahorros de hasta el 26% en los últimos dos años.

# ¿Quién gasta la luz en Zaragoza?

D. CH. Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha una iniciativa pionera para conocer dónde se gasta la electricidad en la ciudad. A través de un mapa en línea se puede conocer y visualizar en diferentes gráficos información sobre el consumo eléctrico por códigos postales del término municipal y por sectores de actividad (ya sea residencial, comercial o industrial) entre los años 2018 y 2023. Realizado en colaboración de la cátedra de Transición Energética Municipal de la Universidad de Zaragoza, es el recurso para analizar consumos urbanos más completo realizado hasta el momento en España.

Gracias a la información volcada en el recurso, los técnicos municipales pueden trabajar «en el análisis exhaustivo» de la demanda eléctrica del municipio de Zaragoza en los últimos años, tanto en el corazón de sus barrios urbanos como en el entomo rural.

Entre las primeras conclusiones que se pueden extraer de la herramienta destaca una reducción del consumo anual de electricidad de la ciudad de un 12% entre los 2021 y 2023, al haber pasado de los 3.400 gigavatios por hora a los 3.000.

El descenso del consumo ha sido particularmente acusado en el sector industrial, un 26% en los últimos dos años, principalmente motivado por la crisis internacional de precios de la energía en 2022 y 2023, pero también en parte por la instalación de autoconsumo solar fotovoltaico en muchas empresas de la capital. De este modo, la contribución del sector industrial a la demanda eléctrica de la ciudad se ha reducido del 40% al 28% del total.

Esto se aprecia, por ejemplo, en la notable modificación del perfil horario de demanda de electricidad en horas solares en el código postal 50016, donde más del 80% del consumo es de tipo industrial por ubicarse aquí el polígono industrial de Malpica, uno de los más importantes de Zaragoza.



Las industrias de La Cartuja Baja acumulan buena parte del gasto eléctrico del barrio.

## EL CONSUMO ELÉCTRICO EN ZARAGOZA POR SECTORES

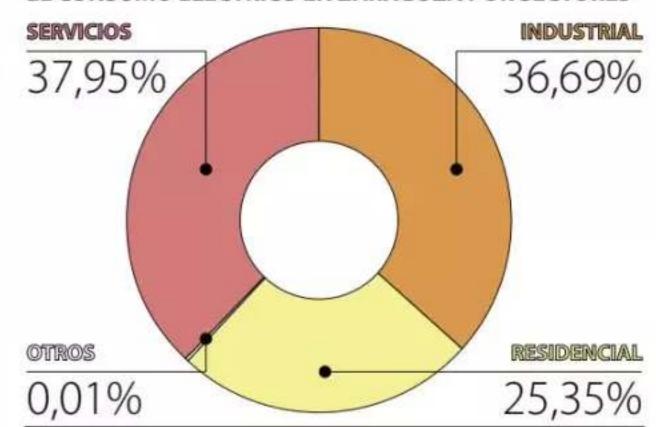

Por barrios, sorprende que sea la Cartuja Baja el distrito que se apunta más gasto con 2.711.000 megavatios a la hora. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, interpreta que pesa mucho la presencia de industria en su término. Le siguen el Rabal, San José y Montañana, barrios que siguen una composición urbana similar.

En los sectores residencial y comercial el descenso del consumo del 5% se ha debido a una climatología más benigna, ya que los inviernos de 2022 y 2023 han sido más suaves que la media histórica y ha sido necesario menos gasto para alimentar las calefacciones. Según indica desde la cátedra de Transición Energética Municipal «aquí aún no se sienten los efectos del autoconsumo solar» por el que la industria ha apostado de forma decidida.

Atendiendo a la prestación de servicios son los barrios de San José (1.498.000 megavatios a la hora) y La Romareda los que se apuntan el pico de consumo, unos máximos que cambian a Torrero, el Actur y la Almozara si se atienden al mayor gasto en electricidad destinada a las viviendas.

El Periódico

El visualizador muestra igualmente que el consumo per cápita es mayor en los barrios rurales de la ciudad (debido principalmente a que las viviendas en estas zonas generalmente tienen una mayor superficie), aunque en conjunto el 90% de la demanda eléctrica en Zaragoza corresponde a los barrios urbanos.

El análisis por zonas de la ciudad no ha detectado «diferencias significativas» en el consumo eléctrico correlacionándolo con la renta por habitante en los distintos códigos postales. La mayor parte del consumo en la ciudad se dedica a los servicios, rozando casi el 40%, mientras que el 36,6% de la electricidad se dedica a alimentar los usos industriales.

Las referencias para el mapa se han obtenido de Datadis, base de datos a la que vuelcan registros de consumo las principales empresas distribuidoras eléctricas en España, lo que también ha permitido disponer de información de los perfiles horarios de demanda eléctrica. La herramienta para la consulta de la información está disponible online en la web de la cátedra.

8 | Aragón | Jueves, 12 de septiembre de 2024 | el Periódico de Aragón

PSOE Zaragoza



Un instante de la Ejecutiva Provincial celebrada ayer por el PSOE Zaragoza.

## **Política**

# Sánchez Quero llama a la calma en plena crisis del PSOE Aragón

El líder de los socialistas en Zaragoza intenta rebajar la tensión en una Ejecutiva provincial que ya empieza a preparar el Congreso Federal

S. H. V. Zaragoza

Día de bajas pulsaciones en el socialismo aragonés. El PSOE de Zaragoza celebró ayer una Ejecutiva provincial con la intención de preparar el Congreso Federal del próximo mes de noviembre en Sevilla. Un único punto del día que tuvo un pequeño eco de la crisis que atraviesa el partido a nivel autonómico, enfrascado en el debate sobre el relevo de Javier Lambán al frente de la dirección regional.

El secretario general del PSOE en la provincia, Juan Antonio Sánchez Quero, se dirigió a los asistentes antes de abordar la cuestión del cónclave, en una llamada a la calma. Un mensaje de tranquilidad y reposo, con la intención de que el conflicto entre las federaciones de Zaragoza y Teruel con la de Huesca no siga inundando los medios de comunicación. Un intento de volver a la normalidad, tras una de las semanas más complicadas de la historia reciente del socialismo en la comunidad.

El conflicto tocó techo el pasado fin de semana, en la sede de Ferraz, en un Comité Federal que sirvió para establecer las fechas del Congreso, en Sevilla a finales de noviembre. Ahí, Lambán volvió a mostrarse contrario al cupo catalán y a los pactos de Pedro Sánchez, mientras que el líder de los socialistas de Huesca, Fernando Sabés, pidió la palabra para rechazar las expresiones del líder autonómico e insistir en el relevo.

El mensaje a la calma de Quero llega tan solo horas después de una carta firmada junto a Mayte Pérez, secretaria general en Teruel, en la que acusaban a los so-

# Las federaciones aragonesas volverán a estar juntas hoy en el pleno de las Cortes

cialistas altoaragoneses de «romper la unidad» del partido en Aragón. Hoy, muchos de los protagonistas del culebrón socialista se reencontrarán en el Palacio de La Aljafería, en el inicio del curso político a nivel autonómico.

Superada la conversación sobre la vida orgánica en la comunidad, Sánchez Quero explicó a los miembros de la Ejecutiva provincial las normas y el calendario programado para el Congreso Federal del PSOE. Un sistema que incluye la elección de delegados que viajarán a Sevilla para participar en un cónclave que, previsiblemente, volverá a dejar a Pedro Sánchez al frente del partido a nivel estatal.

Según explicó el secretario general de los socialistas zaragozanos se trata de un trámite incluido en los procesos orgánicos del partido previo a la celebración del congreso en el que se renovará el partido a nivel federal.

«Desde el PSOE de Zaragoza, tal y como hemos hecho siempre, cumplimos escrupulosamente con el reglamento de nuestro partido y por este motivo hemos celebrado esta reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial informando de todo el proceso hasta la celebración del congreso federal», explicó Sánchez Quero.

El líder de los socialistas zaragozanos animó a los miembros
de la ejecutiva a estudiar en profundidad la Ponencia Marco del
futuro Congreso ya que «configura el futuro del partido» y aseveró que desde el PSOE Zaragoza
se seguirá trabajando «por realizar, como federación, la mejor
aportación posible, que es la que
define, junto con las resoluciones, el modelo de país y los valores que como partido defendemos para España».

Sánchez Quero puso en valor la democracia interna del Partido Socialista, un partido en el que «la última palabra la tienen siempre sus militantes, algo que ha enriquecido al PSOE en sus 145 años de historia y del que algún otro partido político debería tomar ejemplo».

# Los ecos del pacto PSC-ERC

# El frente común sobre financiación, «en días»

A. ARILLA Zaragoza

«Cuestión de días». Es el deseo que tiene el Gobierno de Aragón de cara a alcanzar un nuevo gran acuerdo, como ya hiciera el Ejecutivo de Lambán en 2018 y 2022, en materia de financiación autonómica. Así lo expresó ayer la vicepresidenta Mar Vaquero, quien matizó que no manejan «plazos cerrados» pero que el frente común «no se puede dilatar en el tiempo». En ese sentido, Vaquero reconoció, una vez más, contactos con el resto de formaciones políticas: «Siempre reivindicamos un clima de consenso que implique al conjunto de la sociedad aragone-

Un gran acuerdo que, una vez se alcance en el plano político, se trasladará a la patronal y los sindicatos, con los que todavía no se ha establecido contacto alguno. En cualquier caso, para eso todavía es necesario alcanzar una unanimidad que en 2022 no fue posible, ya que Vox fue el único partido en rechazar dicho acuerdo.

Pese a ello, Vaquero explicó que la DGA aspira a llegar a un acuerdo «con todos». Un pacto que, eso sí, será «de principios» –igualdad y solidaridad interterritorial – y no «de parámetros», que seguirían los recogidos por el Estatuto aragonés y reivindicados siempre desde la comunidad, como los relacionados con la densidad de población o con el propio territorio.

Por otro lado, desde el Gobierno de Aragón se insiste en que la financiación autonómica debe debatirse «en un consejo de política fiscal y económica», aunque tampoco cierran por completo la puerta a aceptar una bilateral con Pedro Sánchez, como ya han hecho Carlos Mazón en Valencia o Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía. Pero Vaquero se detuvo aquí para recordar que «Sánchez no ha solicitado ninguna reunión», por lo que calificó de «especulaciones» todo lo que rodea a ese supuesto encuentro que Feijóo prefiere que no se celebre.

«Azcón ha dejado claro que el lugar para el debate es el consejo de política fiscal y financiera, sin perjuicio de que hay otros temas que se traten en conferencias sectoriales o en el ámbito de lo que recoge el Estatuto (en relación a la bilateralidad», sentenció Vaquero. Así pues, el próximo paso será la comparecencia del presidente Azcón, prevista hoy en las Cortes de Aragón, toda vez que tanto PP, PSOE y PAR han retirado sus respectivas proposiciones no de ley del orden del día, en aras de facilitar ese gran acuerdo que sustituya a los alcanzados por Lambán previamente.

#### Polémica en Cataluña

Esta nueva polémica, que algunos actores tildan de «debate estrella» para los próximos meses, tanto pública como privadamente, surgió a raíz del acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa en Cataluña, tras un documento en el que se abría la puerta a una financiación diferenciada para la

«No tenemos plazos cerrados, pero no se puede dilatar en el tiempo», afirma Mar Vaquero

El Justicia de Aragón solicita información sobre el modelo catalán para valorar sus consecuencias

comunidad catalana. Curiosamente, uno de los primeros partidos en saltar a la yugular del pacto fue el PSOE de Javier Lambán, nota discordante en el territorio nacional junto a Emiliano García-Page, como se dejó notar en el comité federal del pasado sábado. Tanto es así que, como adelantó este diario, Ferraz envío una carta al secretario de Organización regional, Darío Villagrasa, instándole a retirar tanto la proposición no de ley presentada en las Cortes como la moción similar registrada en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ambas han sido retiradas, en aras de bajar el tono político y la crispación, y en consonancia con la negociación que se está llevando a cabo en los pasillos de las Cortes.

Del mismo modo, El Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha solicitado información a las áreas de Hacienda y Presidencia de la DGA sobre el nuevo modelo catalán para poder valorar las consecuencias económicas y jurídicas para la comunidad.

el Periódico de Aragón Jueves, 12 de septiembre de 2024

## Recurso del Gobierno central

# El Tribunal Constitucional anula la ley de renovables de Aragón

El decreto, aprobado en marzo de 2023 por el anterior Ejecutivo de Lambán, ha sido declarado inconstitucional por cuestiones técnicas

ALBERTO ARILLA

Zaragoza

Duro golpe a uno de los últimos grandes proyectos legislativos de Javier Lambán al frente de la presidencia del Gobierno de Aragón. El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso interpuesto el pasado diciembre por el Ejecutivo central y ha declarado inconstitucional, y por tanto ha anulado a todos los efectos, el decreto ley aprobado en marzo de 2023 «de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón». Es decir, en términos más sencillos, la ley que regulaba las renovables en la comunidad. La decisión, adelantada por eldiario.es y que ha sido confirmada por este diario, se basa en aspectos formales y se hará oficial hoy mismo.

Así, fuentes jurídicas señalan a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN que esta materia, la de la energía renovable, «no puede regularse mediante un decreto ley», y que contiene fallos técnicos como la falta de un presupuesto habilitante que le diese la condición de «urgente necesidad», que aparece ya en el

## **Presidentes**

### Sí al recurso de la conferencia

La Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió ayer a trámite el recurso del Gobierno de Aragón por la «negativa» del Ejecutivo central a la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, continuando, de este modo, el desarrollo del proceso judicial. Una «negativa» que, valga la redundancia, niegan desde Moncloa, ya que la Delegación del Gobierno en Aragón matizó que Pedro Sánchez ya anticipó en julio la convocatoria de una conferencia de presidentes en Cantabria, que versaría sobre vivienda.

propio título del decreto. En cualquier caso, el fallo todavía no ha sido notificado oficialmente al Gobierno de Aragón, que está a la espera de conocer los detalles para establecer el próximo paso a seguir.

La vicepresidenta Mar Vaquero subrayó ayer, tras el Consejo de Gobierno, que desde la DGA esperarán «a ver en qué términos se produce el fallo» para realizar cualquier pronunciamiento.

De hecho, el recurso interpuesto por el Gobierno de Sánchez en diciembre, al poco de revalidarse en el cargo de presidente, sí iba contra



Angel de Castro

Molino de viento en La Muela.

varios artículos de la norma, al considerar que suponían una invasión competencial en asuntos que dependen de la regulación estatal. Tanto es así que se llegó a considerar que la DGA se excedió en sus competencias y vulneró la ley estatal con una decisión que buscaba abaratar la factura de la luz para ciudadanos y empresas para atraer nuevas inversiones al territorio. Una norma que salió adelante con los votos del anterior cuatripartito, PSOE, PAR, CHA y Podemos. En cambio, ha sido una cuestión de forma, y no de fondo, la que ha llevado al Constitucional a estimarlo y, de este modo, anular el decreto ley.

El pasado mes de enero, el Tribunal Constitucional ya decretó la suspensión cautelar del decreto, que fue levantada meses después, en mayo, hasta que se dictase sentencia, que llegó en la reunión del pleno del pasado martes y que se confirmará hoy.



10 | Aragón | Jueves, 12 de septiembre de 2024 | el Periódico de Aragón

Los estragos de las tormentas en el Pirineo francés

# «Vinimos a vivir a Etsaut hace un mes y nos toca replantearnos la vida»

Jóvenes alumnos, trabajadores, negocios y aragoneses que viven a caballo del Somport hacen balance del cierre de la carretera y los daños de las lluvias

MARCOS CALVO LAMANA Zaragoza

Las lluvias torrenciales que azotaron la semana pasada el valle del Aspe han dejado varias grietas casi insoldables. Las primeras, las que impiden el acceso al lado francés del Somport. Las otras, las de las vidas de esos aragoneses que viven a caballo a un lado y a otro de la frontera y que se comunican a diario por este túnel. «Nosotros nos estamos replanteando nuestro plan de vida. Mi marido y yo somos médicos y trabajamos en Jaca. Nos vinimos a Etsaut a vivir este verano y escolarizamos a nuestros hijos, de 8 y 10 años. Teníamos 40 minutos a Jaca, pero si el Somport está cerrado nos cuesta dos horas y media. Eso es inasumible. No sabemos qué haremos», lamenta Marta García, recién llegada al municipio galo y que se ha encontrado con el desastre a las puertas de casa.

Marcos y Lucas Merodio son dos de esos chavales que estudian en la ciudad de Bedous, aunque residen con su familia en Villanúa, se han topado esta semana con una mudanza imprevista. «El curso acababa de empezar y las lluvias nos pillaron a todos por sorpresa. Que cierren el Somport hace imposible que lleguen al instituto: el otro día salieron a las 6.15 y llegaron a las 8.20. El mismo viernes nos empezaron a llamar las familias de sus compañeros para darles cobijo y que no se perdieran clase, y por el momento es la decisión que hemos adoptado mientras buscamos otra solución», explica la madre de los estudiantes, Eva Garrido, que para más inri, cuenta que Simón, su hijo más pequeño, está escolarizado en Villanúa. No son los únicos. Otras tres familias del valle tienen que afrontar esta compleja situación. «Nos han ofrecido familias de acogida o apartamentos turísticos a precios muy asequibles para los chicos y que nos turnemos los adultos para estar con ellos. La respuesta de los franceses ha sido muy solidaria», agradece.

Las torrenciales lluvias de la semana pasada han abierto una auténtica frontera física entre el valle del Aspe y el del Aragón, siempre habituados a compartir comercio,

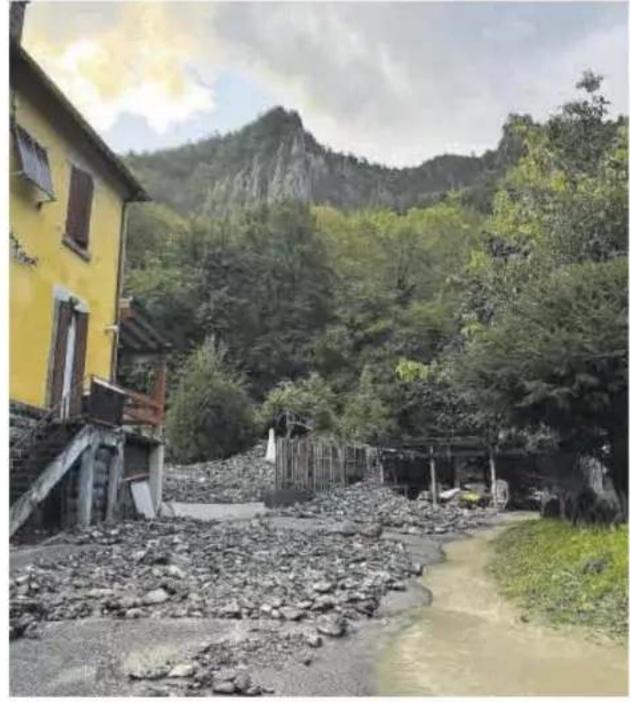

Toneladas de piedra en la casa rural que regenta Iván Ferreras.



Dos de los hijos de Eva y Héctor se mudan a Francia para ir al colegio.

turismo e incluso suministros. «El 80% del tabaco que vendo es a franceses, así como buena parte de los licores y la alimentación. Muchos vienen incluso desde Olorón a pasar el día, hacer la compra de la semana y repostar gasolina porque nuestro precios son más bajos», cuenta Javier Martín, que regenta uno los históricos estancos de Canfranc, abierto hace 70 años.

En difícil situación quedan también los entre 200 y 300 camiones que circulan a diario por el túnel del Somport. «Habrá circulaciones que dejarán de ser viables porque tendrán que pasar por Irún o Viella, lo que implica cientos de kilómetros más para mover alimentos y suministros», señala Fernando Viñas, el secretario general de Federación de Empresas de Transporte de Mercancías de Zaragoza. El paso más cercano, el del Portalet, está cerrado en el lado francés para aquellos vehículos que pesan más de 3.500 kilos.

De hecho, la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón mostró ayer su «gran preocupación» por los perjuicios operativos y económicos que está provocando el cierre de los pasos fronterizos de Bielsa y el Somport, tras los daños causados por las tormentas del pasado fin de semana, y ha reclamado soluciones «rápidas».

«La situación es muy grave. Es una vía de montaña con una orografía muy compleja que tomará mucho tiempo y dinero arreglar. Los alcaldes somos conscientes de lo que afecta al turismo, a la ganadería, a esa gente que vive en Francia y trabaja en Canfranc o Jaca, o viceversa. Ellos tienen que pasar la frontera todos los días, por lo que debemos apresurarnos para minimizar las afecciones que tiene sobre la ganadería, el turismo, el comercio local, los suministros y el transporte por carretera», señala el alcalde de Bedous.

¿Opciones? Los distintos testimonios consultados hablan de un posible paso alternativo o una pista temporal que permita soslayar el socavón, pero nada está sobre la mesa todavía. Bellegarde señala que lo prioritario es restablecer las conexiones con los municipios que han quedado aislados y donde incluso todavía no se ha podido restablecer la electricidad.

Lo confirma Iván Ferreras, un leonés que vive desde 2014 la casa rural El Ambigú, ubicada entre el corte de la carretera y el túnel del Somport. «En mi casa hay 20 toneladas de piedra. Estamos todos haciendo malabares para retirar como podemos los escombros, ya que la maquinaria francesa no puede pasar de Urdos. El destrozo de las infraestructuras es enorme y los tres que nos hemos quedado en el pueblo no tenemos todavía suministro eléctrico más allá de algunos grupos electrógenos. Y eso que el servicio de emergencia francés ha sido ejemplar», asevera Ferreras, que, pese a dar la temporada turística de invierno por perdida, respira aliviado porque algunos de sus amigos lo que dan por perdida es su casa.

Ese caso es el de Bruno Guitton, francés que habla un muy inteligible castellano por la afluencia de zaragozanos y españoles que frecuentan el campin Le Gave d'Aspe, ubicado en la parte norte de Urdos. «El río se ha llevado la mitad del campin. Tenía una colección de furgonetas y coches antiguos que ahora está en el cauce del río. Ahora empezaremos a retirar piedras y árboles para ver qué podemos salvar, porque esto es un paraíso. O al menos lo era...», concluye el francés.

## **Finanzas**

# CaixaBank bate su récord y supera las 92.000 nóminas domiciliadas

EL PERIÓDICO Zaragoza

CaixaBank cerró el pasado mes de julio batiendo el récord histórico de nóminas domiciliadas en Aragón, superando la cifra de 92.000, un 3,5% más que los alcanzados el año anterior. De esta manera, la entidad sigue reforzando su posición en este segmento en la región, con una cuota de mercado de casi el 19% en uno de los segmentos más atractivos para la banca puesto que supone una gran vinculación de los clientes.

La campaña comercial de CaixaBank en nóminas, prevista inicialmente hasta el 30 de junio, ha sido «todo un éxito», afirmaron desde la entidad financiera, y actualmente sigue disponible. El banco premia con 150 euros la domiciliación de nuevas nóminas a partir de 900 euros, y con 250 euros las nuevas nóminas de más de 1.500 euros.

Los clientes pueden acceder a esta oferta a través de la red comercial de CaixaBank, tanto en el canal *online* como en cualquiera de las más de 3.500 oficinas *retail* que la entidad tiene en España. La campaña está abierta a clientes y no clientes de la entidad.

Imagin, la plataforma de servicios financieros para jóvenes de CaixaBank, también se ha sumado a esta campaña de captación de nóminas. Los clientes más jóvenes obtendrán la misma recompensa que los clientes de CaixaBank: un ingreso de 150 euros si domicilian una nueva nómina a partir de 900 euros o un ingreso de 250 euros para las nuevas nóminas de más de 1.500 euros.

Imagin cuenta con una gran penetración en el segmento de los jóvenes, con una cuota de mercado en nóminas del 34,2% en menores de 20 años y del 37,6% en el tramo de 20 a 24 años.

Para obtener el incentivo, los clientes, además de domiciliar su nómina en CaixaBank, han de cumplir con unos mínimos requisitos de vinculación: domiciliar al menos tres recibos y realizar un mínimo de tres compras con tarjeta por trimestre, y una permanencia de 24 meses. ■

Publicidad | 11 el Periódico de Aragón Jueves, 12 de septiembre de 2024







\*Promoción valida para altas de socios para nuevas altas en Zaragoza realizadas entre el 19 de agosto y el 12 de septiembre. Cupón canjeable desde el 13 de septiembre hasta el 14 de octubre en Zaragoza. No canjeable por efectivo. No se puede usar en gasolinera.

Hágase socio Goldstar por 30€+IVA/año / Business por 25€+IVA/año en:

# Web

www.costco.es

# **Tienda**

Calle Isla de Pantelaria 38, 50197

# Local

Plaza del Pilar 10, 50003 Zaragoza









GASOLINERA ABIERTA de LUNES a DOMINGO de 7 A 22:30 HORAS

# Una operación urbanística

# La CEOE aprueba la venta de los suelos junto al pabellón de Aragón de la Expo 92

Los compradores ya han obtenido la licencia de construcción para una residencia de estudiantes

MARCOS CALVO LAMANA Zaragoza

La asamblea extraordinaria de la CEOE Aragón aprobó ayer la venta de la pastilla de suelo anexa a su antigua sede en la avenida José Atarés, el emblemático pabellón de alabastro que representó a la comunidad en la Expo de 1992. Los terrenos han sido adquiridos por Medinvest y King Street, dos socios inversores que proyectan en estos terrenos una gigantesca residencia de estudiantes privada para 670 usuarios, la mayor construida en Zaragoza hasta la fecha.

Según ha podido saber este diario, la asamblea extraordinaria celebrada ayer dio luz verde definitiva a la venta de los suelos, si bien desde la CEOE «ni confirman ni desmienten» la información al aducir que la negociación con el fondo se mantiene bajo un «estricto contrato de confidencialidad», razón por la que la cifra de la operación no ha trascendido.

Al tiempo que la organización empresarial allanaba el terreno a la operación, el Ayuntamiento de Zaragoza concedió a los promotores el pasado 17 de julio la licencia am-

biental de actividad clasificada y la licencia urbanística de construcción de una residencia comunitaria. Según consta en la documentación, se trata de un complejo residencial distribuido en dos edificios ubicados paralelamente que disponen de planta sótano, donde se ubican los usos comunes y mixtos como gimnasio, áreas de trabajo, de descanso, de juego y una cantina con cocina y oficina. Tendrá siete plantas alzadas entre las que se repartirán 644 habitaciones. De estas, 597 corresponden a alojamientos simples, 62 camas corresponden a 31 alojamientos dobles y 16 alojamientos Medinvest y King pata personas con movilidad reducida. Además, en el exterior se plantea una zona de aparcamiento con capacidad para 100 plazas, de las que una decena se ceden a la Fundación CEOE Aragón.

La licencia, concedida a la sociedad Mura 423 Asset Management, una join venture de los promotores de las residencias Bravo!, contempla un periodo de un año para comenzar las obras y dos desde el comienzo de estas para finiquitarlas. No debería ser óbice según los planes de la compañía, que espera tener la residencia abierta en el año 2026.



Los suelos que la patronal de los empresarios ha aprobado vender, junto al edificio de alabastro.

Street invertirán 40 millones en un complejo para 674 estudiantes

Como publicó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN el 9 de abril de este mismo año, el edificio se proyecta sobre una pastilla de 10.881 metros cuadrados que incluyen un extenso vial y la parcela ocupada hoy por el parque de juegos tradicionales Jesús Gracia Mallén, cuyo futuro o desainicial que manejaban los promotores era abrir en otoño de 2025 y así figuraba en su página web, donde ya publicitaban el complejo, si bien no tardaron en asumir que la apertura se retrasaría a 2026.

La CEOE se hizo con estos suelos gracias a una permuta con el Gobierno de Aragón en el año 2022, cuando el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón (PSOE), y el entonces presidente de la patronal, Ricardo Mur, acordaron que el edificio de alabastro pasaría a manos del Departamento de Educación de la DGA, que ubicará allí su Campus de FP Digital. A modo de compen-

parición está por desvelar. La idea sación, la CEOE, que tenía la concesión del uso de la pastilla del edificio (3.563 metros cuadrados) durante 75 años, se hizo con la propiedad de la citada parcela y de todas las de alrededor (en total, una superficie que suma 14.444 metros cuadrados).

La patronal había adquirido el edificio por una peseta en el año 1998 al comprárselo a la empresa pública sevillana Isla Mágica y asumió su desmontaje y reubicación en Zaragoza. La operación fue costosísima, y si bien nunca se conoció el verdadero coste de la misma, distintas publicaciones establecen la horquilla de la inversión entre los seis y los 13 millones de euros. ■

Miguel Angel Gracia

## **Empresas**

# Más del 10% de la facturación de DXC proviene de su sede de Zaragoza

La compañía, que llegó en los años 80 a Aragón de la mano de General Motors, inauguró ayer su nueva instalación en Cesáreo Alierta

EL PERIÓDICO Zaragoza

La empresa DXC en Zaragoza inauguró ayer su nueva sede en la avenida Cesáreo Alierta en un acto al que asistió el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, la

vicepresidenta, Mar Vaquero, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, entre otros representantes.

Se trata de una nueva ubicación para esta entidad que da trabajo a más de 1.200 empleados en la capital aragonesa. El líder del Ejecutivo destacó la importancia de este

sector en la comunidad y de empresas como DXC, de la cual, más del 10% de su facturación nacional, 60 millones de euros, proviene de esta sede. «El crecimiento de toda compañía siempre es bien recibido, pero el de una tecnológica genera riqueza y un valor añadido. Es un orgullo que DXC sea una de



Azcón, Vaquero y Chueca, entre otros, ayer durante la inauguración.

nuestras empresas punteras», dijo Azcón.

El presidente destacó a DXC como empresa creadora de empleo. «Los puestos de trabajo que se generan en la comunidad son importantes, pero la plantilla de DXC es especial porque es joven, multicultural, igualitaria y muy formada», recalcó. ■

el Periódico de Aragón Jueves, 12 de septiembre de 2024

### Fiestas del Pilar

# Juan Manuel Cendoya recibirá el 5 de octubre la Medalla de Oro de Zaragoza

El ayuntamiento reconocerá al Abogado del Estado y vicepresidente de Santander España su trayectoria • «Es un honor que me compromete con la ciudad», dijo

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza concederá la Medalla de Oro 2024 a Juan Manuel Cendoya (Zaragoza, 3 de diciembre de 1967). Se trata de la máxima distinción que entrega la ciudad a las personas que han prestado servicios relevantes a Zaragoza.

El vicepresidente de Santander España, Abogado del Estado, recibirá este galardón en reconocimiento a su trayectoria profesional, que le ha llevado a ser reconocido como uno de los hombres más influyentes del país, y a su labor de embajador de Zaragoza, promocionando y llevando el nombre de la ciudad por toda España, según el consistorio. Recogerá la medalla el 5 de octubre, antes del pregón de Fiestas del Pilar.

El aragonés se mostró ayer «muy honrado» por recibir la medalla de la ciudad de Zaragoza, un hecho «que me compromete con la alcaldesa, con la ciudad y con los zaragozanos a colaborar en todo lo que pueda». Además, afirmó que, tras conocer el reconocimiento, las personas que le habían venido a la cabeza, eran sus padres, «ya fallecidos», sus hermanos, su mujer Ana Murillo, sus tres hijas y «mis amigos de Zaragoza, con los que

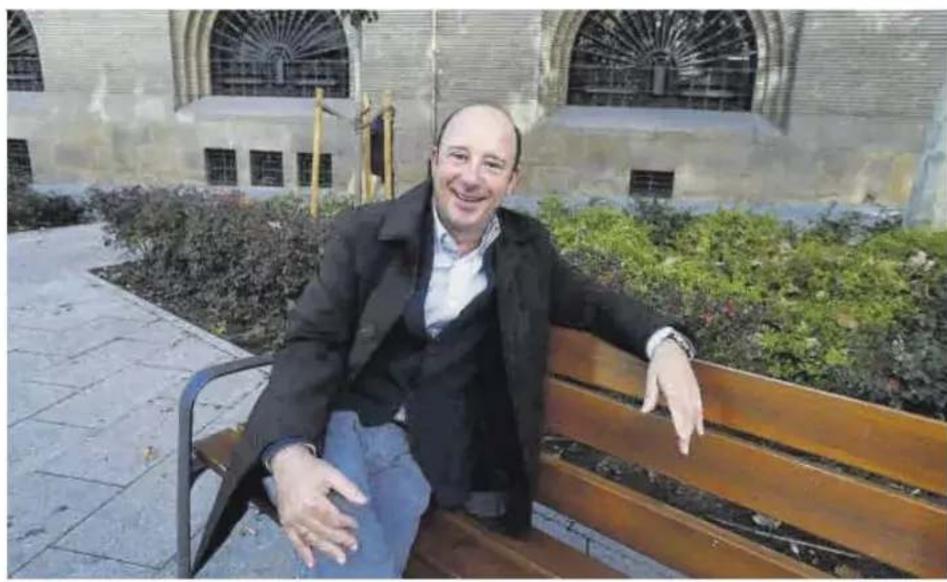

José Manuel Cendoya, que recibirá la Medalla de Oro de Zaragoza el 5 de octubre, en una imagen reciente.

estoy súper unido», así como a los de Madrid y Barcelona, ya que salió de Zaragoza a los 15 años.

También nombró a Ana Botín, presidenta del Consejo de Administración de Banco Santander, porque «su confianza y su apoyo hace que pueda desarrollar mi trabajo con gran alegría, entusiasmo, iniciativa», dijo, remarcando después que ha aprendido mucho de ella, «de su exigencia, de su altísima profesionalidad y de su internacionalidad».

Cendoya es Licenciado en Derecho, segundo lugar en la convocatoria para Premio Extraordinario de Carrera por la Universidad de Zaragoza, Medalla de la facultad y fue colegial del distinguido (Botón de Oro) del Colegio Mayor César Carlos de Madrid.

En 1994 ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado, carrera que inició en Barcelona hasta 1999, cuando ascendió a abogado del Estado Jefe de la Agencia Tributaria de Cataluña. En 1999 se puso al frente de la dirección de la asesoría jurídica y fiscal de Bankintery, posteriormente, fue responsable de la secretaría del Consejo de Administración de Gesbankinter.

Desde hace 23 años ocupa el puesto de director general de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios del Banco Santander. En 2016, fue nombrado vicepresidente del Consejo de Santander España. Al frente de esta entidad ban12 de octubre

### Una cofradía abrirá la ofrenda

La cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario será la encargada de abrir la Ofrenda de Flores el próximo 12 de octubre. Será, a las 6.30 horas, por el acceso 1 y le seguirán los trabajadores de Pikolin un minuto después. Por el segundo acceso, a las 6.31 horas comenzarán a andar los miembros del PAR que deseen hacer la ofrenda.

Andreea Vornicu

El acto tradicional más importante de la ciudad ha vuelto a registrar un hito histórico tras superar el millar de grupos inscritos, un total de 1059, lo que supone un incremento inédito por encima del 21% con respecto al año pasado. Se puede consultar el listado de participantes y la hora de salida en la web de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

caria ha desempeñado un papel clave en la transformación del Santander y el impulso a nivel mundial de su comunicación y marketing corporativo impulsando, entre otras cosas, el primer patrocinio corporativo global del banco que dio lugar a su relación con la Fórmula Uno y la escudería Ferrari. Cendoya es hoy una de las voces más reputadas del país y único Dircom español que ha figurado varios años consecutivos en The influence 100.

# Haz tu testamento solidario y deja lo mejor de ti

Informate en:

900 900 532 testamentosolidario.eacnur.org



# **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

### 14 de septiembre

Letux (16743173): 08:30 A 13:30 AV GREGORIO ARTAL MOLINOS, AV VIRGEN, C ARRABAL, C CARRETERIA, C CEMENTERIO, C CONSTITUCION (DE LA), C ERAS, C EXTRAMUROS, C F, C FEDERICO GARCIA LORCA, C FRANCISCO DE GOYA, C FRONTON, C FUEROS DE ARAGON, C GENERAL FRANCO, C HUERTA, C JOSE ANTONIO, C MINGUEZ, C MUELA, C ONCE DE MARZO, C PLAZA, C TRADICIONES, CN BELCHITE, CN CEMENTERIO, CN LECERA, CR AZUARA, CR LAGATA, CT DEL NANO, LETUX 1 (LETUX), LG LETUX, PZ ESPAÑA, RD AGUAS VIVAS DEL

Zaragoza (15603025,16724945,16725007): 06:00 A 20:30 BO COGULLADA, C MERCAZARAGOZA, C MERCAZARAGOZA CALLE A, CR COGULLADA, MERCAZA ADMINISTRACION (MERCAZARAGOZA EN ZARAGOZA)

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico. TELÉFONO DE AVERÍAS: 900849900

### **AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO**

La Alcaldia-Presidencia del Ayuntamiento de Villanueva ha resuelto, mediante Decreto nº 2024-1179, de 5 de septiembre de 2024, lo siguiente:

Primero.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización, Proyectos Eléctricos de CT y BT y Proyecto de Alumbrado Público del ámbito y el Proyecto de Ejecución del Tramo 3 de Colectores de Saneamiento elaborados por "ARASTUR Urbanismo y Edificación", todos relativos a la UE 16 del PGOU de Villanueva de Gállego y presentados por la Junta de Compensación de dicha Unidad.

Segundo.- Someter el instrumento urbanístico de gestión citado a información pública y audiencia de los interesados, otorgándoles un plazo común de un mes mediante anuncio en la Sección de la Provincia de Zaragoza del Boletín Oficial de Aragón, en el diario "El Periódico de Aragón" y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento a los efectos de que se presenten cuantas alegaciones se consideren oportunas. Transcurrido el plazo de exposición al público y audiencia a la propiedad e interesados, y cumplimentadas las prescripciones impuestas, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva.

Tercero. - Disponer que durante el período de información pública expresado quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que se presenten las alegaciones que se consideren pertinentes.

Cuarto. - Notificar al redactor del Proyecto de Urbanización de la UE 16, a la representación de la Junta de Compensación promotora de la urbanización y a los propietarios del ámbito la presente resolución. Lo que se publica en desarrollo de lo previsto por el art. 137.4 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por el Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, que remite al procedimiento de aprobación de los estudios de detalle regulado por el art. 68.2 del mismo texto.

Villanueva de Gállego, a la fecha de la firma electrónica. EL ALCALDE, Documento firmado electrónicamente 14 | Aragón el Periódico de Aragón Jueves, 12 de septiembre de 2024

# El despliegue del mapa concesional

# Zaragoza estrena nueva red de buses metropolitanos con mejores frecuencias

Las líneas que conectan el entorno de la capital movieron en 2023 siete millones de viajeros

M. C. L. Zaragoza

El nuevo mapa concesional de autobuses interurbanos de Aragón continúa su despliegue. Ayer le tocó el turno al área metropolitana de Zaragoza con la puesta en marcha de las siete primeras líneas que conectarán la capital aragonesa con Movera, Pastriz, Villanueva de Gállego, San Mateo de Gállego y Villamayor de Gállego, a los que se sumarán los lotes de los corredores oeste y sur de forma progresiva durante octubre y noviembre.

La nueva red de transporte del área metropolitana de Zaragoza contempla un incremento del 10% de vehículos disponibles hasta alcanzar los 58, todos ellos neutros en emisiones de gases de efecto invernadero. «Zaragoza será la primera ciudad de España en poner en marcha una flota que tenga el 100% de los vehículos de estas características», explicó Juan Ortiz, gerente del Consorcio de Transportes del Área Metropolitana (CTAZ), concretando que la mitad de los autobuses estarán impulsa-

La nueva ordenanza de Movilidad de Zaragoza, que entró ayer en vigor, fue recibida por los ciudadanos con bastante desconocimiento. De hecho, una gran parte de los usuarios de patinetes y bicicletas circularon por la capital aragonesa con normalidad al no conocer las dos medidas obligatorias que esta normativa recoge: la disposición de un seguro de responsabilidad civil en ambos transportes y el uso de casco para los conductores de patinetes. El incumplimiento de las mismas conlleva una multa de 150 euros.

Los patinetes que circulaban por el carril bici de Gran Vía en Zaragoza a las 10.00 horas de la mañana lo hacían como hasta ahora: sin casco y sin seguro. «¿Me pueden multar? No me había enterado de esto», expresó Marina, una chica joven. Según confesó, pese a utilizar el patinete como medio de dos por motores eléctricos y la otra mitad, propulsados por biometano.

Se espera que la mejora sea radical, sobre todo habrá parada de bus en siete municipios más hasta alcanzar las 30 conexiones y se multiplicarán por dos los que dispondrán de frecuencias de media hora. Además, los precios serán más bajos, en tomo a un 10% de reducción media de las tarifas en el conjunto del nuevo mapa concesional.

La red de buses de la Zaragoza metropolitana registró su récord de viajeros en el año 2023 con algo más de siete millones de viajeros. «Sin duda, el incremento de frecuencias que va a suponer el nuevo mapa concesional va a ser un incentivo para que más personas lo utilicen», ha dicho Ortiz, cifrando incrementos de hasta el 20% de los servicios en algunas líneas, como la de San Mateo de Gállego, entre otras. «Somos muy optimistas porque las respuestas de los usuarios al incremento de frecuencias siempre han sido muy positivas», ha señalado el responsable del servicio, aunque no ha desgranado qué expectativas de aumento de



Anía, Gaudes y Ortiz, en el centro, junto a varios alcaldes del área metropolitana de Zaragoza.

de los cuatro lotes estarán propulsados por electricidad o biometano

viajeros se manejan. Por otro lado, se va a estandarizar un nivel de frecuencias de 30 minutos en hora punta en los principales municipios del área metropolitana. Quedan todavía por adjudicar dos lotes

Todos los vehículos del área metropolitana, que res- recursos interpuestos por otras ponden a los corredores sur (Cuarte, Cadrete, María) y oeste, precisamente los que más potencial de usuarios tienen.

> Los responsables del servicio detallaron que los contratos se asignarán «este mismo mes de septiembre» para ponerlos en marcha entre finales de octubre y principios de noviembre. La adjudicataria de los dos lotes que ya se han puesto en servicio es la empresa catalana Masats, del grupo Direxis, después de que el Tribunal de Contratos de Aragón rechazara los

Gobierno de Aragón

La puesta en marcha de estas primeras líneas fue presentada ayer por la concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, y el director general de Transportes del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Anía. El segundo destacó la «mejora» de los servicios, ya que en muchas poblaciones van a tener «el doble de servicios», mientras que Gaudes destacó la utilización de vehículos eléctricos, la mejora de frecuencias, la accesibilidad y las conexiones.

# Nueva ordenanza de Movilidad

Ayer entró en vigor el decreto que impide a bicis y patinetes circular sin una póliza de protección civil en Zaragoza, una medida desconocida para muchos usuarios.

# «No me había enterado»

transporte habitual, no estaba al tanto de la nueva normativa, que indicó que «mirará» en los próximos días. «No sabía que nada de esto era obligatorio, la verdad. Es que hasta ahora no tenía ni idea», expresó.

Algo muy similar le sucedió a Víctor, que se enteró de las nuevas medidas el martes a última hora y ayer por la mañana andaba por la acera mientras arrastraba su patinete. Sostuvo que no le había dado tiempo «a mirar nada», por lo que

CRISTINA GARCÍA GÓMEZ Zaragoza

no contaba con seguro de responsabilidad civil ni tampoco con casco. «Estoy yendo ahora a Decathlon a comprarme uno, porque sé que ahí venden y no estoy dispuesto a que me pongan una multa de 150 euros», indicó el joven.

Yal igual que lo hacían los patinetes, los usuarios de las bicicletas también circulaban por los carriles

bici sin ser conscientes de la nueva normativa. Fue el caso de Chavier, que expresó que «no tenía ni idea de nada». Él es de un pueblo y ayer era, según señaló, «la primera vez que cogía la bici en mucho tiempo». Chavier reconoció que es muy «cauteloso» cuando circula con ella por Zaragoza y la medida le ha pillado desprevenido. «Intento ir siempre por carril bici y circular por los carriles de 30 para evitar todo tipo de problemas», comentó. Según explicó, en los próximos

días estará pendiente de «las posibles novedades», «Yo no sabía nada de todo esto», subrayó.

Por su parte, Fernando, que había recibido algo de información sobre la nueva ordenanza, no tuvo tiempo de realizar los cambios necesarios. Eso hizo que ayer cogiera, al igual que cada mañana, su bicicleta para ir a trabajar. «No he revisado el seguro del hogar para ver si me lo cubre, pero lo haré porque la bici la utilizo todos los días y la necesito», comentó.

También Eloy la emplea como método de transporte diario. «Voy a mirar el seguro de hogar que tengo para ver si no tengo cláusula de letra pequeña», confesó. Hasta que sepa si su póliza le cubre o no, seguirá circulando con ella por la ciudad, aunque tratará de ser precavido. «Les he dicho a mis amigos que, si les multan, recurran. No sé muy bien a que llegará», indicó.

el Periódico de Aragón Jueves, 12 de septiembre de 2024

## Gala de aniversario en el Acuario

# Asapme celebra sus cuatro décadas de lucha por la inclusión

La asociación atiende a más de 1.500 personas con trastorno mental grave, aunque su alcance es mayor por su labor de prevención

EVA GARCÍA Zaragoza

Cuarenta años pueden parecer pocos pero no lo son cuando se habla de reivindicaciones y de avances. Asapme Aragón (Asociación aragonesa Pro Salud Mental) celebra este año su 40 aniversario, por lo que ayer reunió en el Acuario de Zaragoza a más de 140 personas que representan a «las familias, los pacientes, las administraciones y los voluntarios» que intentan hacer «este mundo un poco mejor y más inclusivo», aseguró ayer Ana López, gerente de Asapme. El objetivo de la gala, a la que asistió Carmen Susín, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Aragón, es «agradecer a las instituciones, empresas y a las personas que apoyan a Asapme y a la salud mental en general»

Actualmente, en la asociación trabajan alrededor de 80 personas, entre psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, monitoras, cuidadoras, etc, además de voluntarios. Y atienden a más de 1.500 personas con trastornos mentales graves,

aunque «el alcance es mayor» porque trabajan en el fomento de hábitos mentales saludables, y de abordaje de problemas de salud mental, por lo que «alcanzamos a más de 3.000 personas» si se tiene en cuenta la prevención.

La atención es similar entre hombres y mujeres. Entre ellas es mayor cuando se trata de familiares de más de 45 años y en pacientes son mayoritariamente hombres, «sobre todo en el caso de trastomos mentales graves, donde se evidencia que tiene mayor incidencia la depresión». En definitiva, «ellas cuidan más pero se cuidan menos», resumió López.

En estos 40 años, muchas cosas han cambiado, reconocía la gerente de Asapme, asociación impulsada por un grupo de familiares de personas con enfermedad mental que en esos momentos no tenían voz. Su trabajo ha ido enfocado al «empoderamiento de los pacientes» y su inclusión de la sociedad, como demuestra Ana Iritia, presidenta de Asapme, ejemplo de que «la recuperación es posible».

Esta recuperación se basa en «un buen diagnóstico, temprano» y con una atención integral, con



La compañía Teatro Indigesto fue la encargada de dirigir la gala.

Laura Trives

Asapme reunió a más de 140 personas en el Acuario de Zaragoza.

equipos multiprofesionales, así como en «dotarnos de un modelo de intervención afectiva-efectiva», que una el contenido humanista y la intervención empática y la profesionalización», señaló.

### Retos

En cuanto a los retos, la atención «en el medio rural, donde es más difícil el acceso» a los profesionales o la sensibilización porque «aunque se ha reducido el estigma pero queda un reto importante» y es que aunque «somos más conscientes de la vulnerabilidad ante la depresión, sigue habiendo prejuicios ante los trastornos mentales

graves como depresión grave o esquizofrenia». Además, apuestan por utilizar la tecnología para aquellas personas que no puedan desplazarse y reclaman investigación para mejorar los tratamientos y reducir los efectos secundarios, así como la sensibilización de las empresas para incluir trabajadores con problemas de salud mental. También urgen más profesionales y más espacios porque «adolecemos de plazas en centros de día» y también a nivel residencial, el número de pisos son «insuficientes». Cuando hay mayor cronicidad, sería necesario «una residencia, porque no tenemos».

PSOE y ZeC piden anular el convenio con la

asociación antiabortista

Ranera solicita «reprobar» a Orós por las declaraciones de la directora de RedMadre

EL PERIÓDICO Zaragoza

**Polémica** 

La firma del convenio de 30.000 euros entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la asociación antiabortista RedMadre sigue trayendo cola, máxime tras las polémicas declaraciones xenófobas de su directora, Rosa Marquina, quien alertó de la «necesidad» de atender a las mujeres migrantes para que sus hijos no caben siendo «quinquis pandilleros». Unas palabras que, además, hizo junto a la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, en el consistorio zaragozano, lo que ha llevado al grupo municipal socialista a pedir su «reprobación», así como las «disculpas» de la alcaldesa, Natalia Chueca, en una moción presentada ayer por su portavoz, Lola Ranera, y por el concejal Paco Galán.

Del mismo modo, tanto el PSOE como ZeC han solicitado cancelar el convenio. «Zaragoza siempre ha sido una ciudad integradora y amable, por lo que estas declaraciones son intolerables, inadmisibles, censurables y lamentables», expresó Ranera, quien volvió a «tender la mano» a Chueca de cara a los próximos presupuestos, recalcando que, para que la ideología ultraderechista no impregne las políticas sociales, «el PP tiene que ayudar, y declaraciones como estas no ayudan en nada».

Por su parte, desde Zaragoza en Común subrayaron que llevan denunciando estos acuerdos con RedMadre «desde 2021», y denunciaron el «racismo» de la asociación, exigiendo por tanto que se le retiren las ayudas públicas. «No sabemos si el área de Políticas Sociales la maneja la señora Orós o los concejales de Vox», señaló su portavoz, Suso Domínguez.

# Inicio de curso

Laura Trives

# Más de 13.500 estudiantes comienzan Bachillerato en Aragón

CRISTINA GARCÍA GÓMEZ Zaragoza

Las clases de Bachillerato comienzan en Aragón este jueves en una jornada que se prevé tranquila y similar a la de años previos. En total serán 13.917 estudiantes los que cursarán esta etapa, según los datos que ofreció la semana pasada la consejera de Deporte, Cultura y Educación, Tomasa Hernández. Mañana será el turno de los 26.047 jóvenes que, por el momento, se han inscrito a algún grado de Formación Profesional (FP). Las cifras que revelan que, aunque el Bachillerato sigue entre las opciones de los jóvenes aragoneses, la FP cada vez tiene un mayor impulso en la comunidad.

La cantidad de alumnos que hoy se incorpora a Bachillerato es muy similar a la del curso anterior, que en su primera fase de matriculación registró 13.682 inscripciones. Tampoco hay grandes novedades en el número de estudiantes por modalidad. Un total de 6.726 cursarán la de Ciencias y Tecnologías, que es la vía más escogida entre los escolares. De cerca le seguirá la de Humanidades y Ciencias Sociales, que tiene 6.239 matrículas. En la opción de Artes se han inscrito 857 estudiantes, mientras que en la General lo han hecho 95.

Donde si se ha notado un aumento notable para este curso es en la FP, que según indicó la Administración «sigue ganando estudiantes». Hace siete días, cuando todavía no había finalizado el proceso de matriculación, sus grados ya registraban 26.047 alumnos. Estos son casi 3.000 más que el año anterior en la mismas fechas, lo que se refleja en un aumento del 12%. Las previsiones del Departamento de Educación son alcanzar los 28.000 matriculados para este curso, según relató la consejera la semana pasada en una rueda de prensa.

Todos ellos se sumarán a los más de 150.000 estudiantes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria que el pasado lunes regresaron a las aulas en Aragón, y a los 33.000 que iniciaron un grado en la Universidad de Zaragoza. ■ 16 | Aragón Jueves, 12 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

### Acusado de estafa

# El responsable del hostal ilegal de Parque Roma agrede a un inquilino

Una de las personas que reside en el local de la urbanización reconvertido en albergue presentó el martes una denuncia por estos hechos y por amenazas

M. D. S. Zaragoza

Continúan los problemas en el albergue ilegal ubicado en los bajos de la urbanización Parque Roma de la capital aragonesa. Aunque el Ayuntamiento de Zaragoza solicitó ya en el mes de marzo el desalojo de este hostal y la propiedad ha emprendido un procedimiento judicial para poner fin a su actividad, el establecimiento todavía sigue funcionando. El martes, una de las personas que habitan en este local reconvertido en albergue denunció al responsable del negocio por haberle amenazado y agredido con un patinete eléctrico.

La demanda llega después de que el inquilino apareciera al mediodía del martes en un programa de Aragón Televisión denunciando la situación que atraviesan las personas que habitan en este espacio de la urbanización del barrio de Delicias.

Según informaron ayer fuentes de la Policía Nacional, esta persona se dirigió a las 21.00 horas del martes a denunciar al responsable del albergue ilegal. Lo hizo después de que, como relató a este cuerpo de seguridad, le amenazara y le agrediera por la tarde, sobre las 18.30 horas,



Local en la urbanización Parque Roma de Zaragoza donde se ubica un hostal ilegal, ayer.

usando para ello un patinete eléctrico.

## La Policía pide el desalojo

Se da la circunstancia, además, de que el denunciado fue detenido hace unos días. Tras esta detención, pasó a disposición judicial y, posteriormente, fue puesto en libertad. Concretamente, a
esta persona se le imputan los
delitos de estafa, daños y falsedad documental.

Además, el grupo de Investigación de la comisaría de Delicias de la Policía Nacional hizo una inspección en el hostal irregular y constató que allí residen varias personas, entre ellas, menores, sin las condiciones mínimas de habitabilidad.

De hecho, el espacio carece de cédula para ese fin. Por esa razón, desde la Policía también solicitaron al juzgado su desalojo. Este negocio ilegal lleva funcionando desde el mes de noviembre del año pasado y en él residen actualmente varias personas. Todo, a pesar de que, ya en el mes de marzo, el consistorio zaragozano ordenara el desalojo e inmediata clausura de la pensión, ubicada en el local 13 del bloque G de la citada urbanización.

La actuación que dictó entonces la gerencia de Urbanismo se acogía a un «uso no permitido», a «una actividad sin título habilitante» y a un «evidente riesgo» para las personas, tanto para los que allí se alojan como para los vecinos del entorno, por la existencia de «una cocina sin ningún tipo de ventilación en dicho local». Tales circunstancias así las constatan los informes elaborados por la Policía Local el pasado 19 de enero y el 10 de marzo.

Tras esta orden de desalojo, algunos inquilinos decidieron marcharse. Sin embargo, y según relataron ayer fuentes municipales, los agentes del cuerpo municipal de Policía que se personaron entonces en el lugar se encontraron con que algunos de sus residentes alegaron que esa era su vivienda habitual, lo que imposibilitaba su actuación.

Laura Trives

No obstante, y más allá del procedimiento realizado por el

## El ayuntamiento ha comenzado el procedimiento para sancionar este negocio irregular

consistorio, para este caso la propiedad ha emprendido otro procedimiento judicial con el objetivo de poner fin a esta actividad.

Además de esta orden de desalojo del ayuntamiento, el servicio de Disciplina Urbanística emitió, también durante el mes de marzo, la advertencia de que el incumplimiento de lo ordenado está considerado una infracción grave que puede acarrear una sanción que oscila entre los 6.001,01 y los 60.000 euros.

Precisamente, la semana pasada el consejo de gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza incoó el procedimiento sancionador tras no atender al requerimiento anterior el responsable del albergue ilegal.

# Seguridad vial

# Apresan al usuario de un patinete tras una aparatosa persecución

El conductor de este vehículo huyó después de que una patrulla de la Policía Local le diera el alto al circular en dirección contraria

EL PERIÓDICO Zaragoza

En el día en el que entró en vigor la nueva ordenanza de Movilidad de Zaragoza, que obliga a portar casco y tener un seguro a los usuarios de patinetes y bicicletas, un conductor de estos vehículos decidió comportarse de la peor manera sobre ruedas. Una patrulla de la Policía Local fue testigo de cómo circulaba con su patinete en zigzag por la calzada hasta que, sin percatarse de la presencia policial, se metió en dirección contraria. Los agentes le dieron el alto de inmediato, pero, sin cambiar el sentido de circulación, emprendió la huida por varias calles e incluso embistió a uno de sus perseguidores. En su escape, también causó daños a un vehículo estacionado. Finalmente, perdió el control del patinete y acabó detenido por atentado contra los agentes de la autoridad y conducción temeraria.■

# Vandalismo

# Detenido un joven por dañar un baño portátil

EL PERIÓDICO Zaragoza

La Policía Nacional detuvo el pasado 6 de septiembre a un joven de 18 años, residente en la Comunidad de Madrid, como el presunto autor de los daños causados en uno de los baños portátiles públicos instalados en el recinto ferial durante las fiestas de San Lorenzo, en Huesca. El joven fue identificado el 13 de agosto por la Policía Local después de que fuera alertada por los vigilantes de seguridad tras observarle zarandeando la puerta de uno de los aseos instalados en el recinto ferial.

Los desperfectos, constitutivos como delito de daños, fueron denunciados por la empresa encargada de la instalación de estos sanitarios, lo que ha derivado en la detención del presunto autor de los hechos y se le trasladó ante la autoridad judicial. el Periódico de Aragón Jueves, 12 de septiembre de 2024

# **Tribunales**

# El acusado en el crimen del ladrillazo intentó suicidarse «tres veces» en prisión

El compañero de celda del procesado declara en el juicio por la agresión que acabó con la vida de un vecino del barrio zaragozano de San José

M. D. S. Zaragoza

El juicio por la muerte de un vecino del zaragozano barrio de San José por el golpe que recibió en la cabeza de manos de Javier L. L. en septiembre de 2022 completó ayer su tercera sesión, en la que testificó el compañero de celda del acusado, en prisión provisional desde que sucedieron los hechos. El reo desveló que el procesado trató de quitarse la vida en prisión «tres veces», siendo la última en la que más cerca estuvo de conseguirlo. «Lo saqué como pude», dijo sobre este intento.

Esta prueba testifical fue una de los que se pronunciaron en la vista celebrada en la sala tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza. En la jornada también participaron las agentes de la Policía Científica que analizaron las muestras de ADN en diferentes objetos relacionados con los hechos, se visionaron las imágenes captadas por la cámara del bar Mingotes el día de la agresión y contó con el testimonio de los familiares de la víctima.

El varón murió en la uci del hospital Miguel Servet de la capital aragonesa 21 días después de que el 6 de septiembre de 2022 sufriera un golpe en la cabeza en la confluencia de las calles Juana Ibarbourou y Monasterio de Poblet. Lo recibió de manos de Javier L. L., que utilizó para ello una bolsa en cuyo interior había un ladrillo. Según afirmaron el martes los testigos que presenciaron el ataque, fue «por la espalda» y «fuerte».

Ahora, el jurado popular que se encarga de este caso deberá evaluar si se trata de un homicidio imprudente, como afirma la defensa, a cargo de Rocío Notivoli, o de un asesinato, como sostiene la acusación particular, ejercida por Eva María Parra, y la Fiscalía.

El preso, con el que compartió celda en la cárcel de Zuera durante seis meses desde octubre de 2022, también contó en esta tercera sesión del juicio que el acusado «está muy arrepentido» y que «lo hizo sin querer». De hecho, Javier L. L. desveló a este reo que creía que no había matado al agredido y que,



El acusado, ayer, en el juicio por la muerte de un vecino de San José tras recibir un golpe con un ladrillo.

La madre de la víctima afirma que su fallecimiento ha dejado «un hueco muy grande»

Uno de los hermanos del agredido dice que «se volcaba con su familia» y que «era muy buena persona»

al verlo en el suelo tras asestarle el golpe, pensó que «ya se levantaría».

También relató que actualmente el acusado está en terapia y que su comportamiento en el centro penitenciario es bueno. Igualmente, indicó que hay gente en el patio de la prisión zaragozana que «se ríe de él» y que le llama «el hombre del saco».

La sesión de ayer también sirvió para escuchar el doloroso relato de los familiares de la víctima, especialmente, el de la madre. «Deja un hueco muy grande», lamentó una mujer que ya había sufrido la muerte de otros dos hijos. Sobre el que ocupa el caso, explicó que este le acompañaba a tomar café, le llevaba a comprar y le ayudaba con otros menesteres. De hecho, el fallecido, que tenía reconocida una incapacidad a causa de un accidente, no trabajaba y vivía con su madre.

## «Mucho dolor»

La mujer también recordó cómo fue informada del deceso, después de que le llamaran al timbre para decirle que su hijo se encontraba en el suelo de la calle, y rememoró los días en los que la víctima estuvo ingresada en la uci, donde le comunicaron que no había nada que hacer.

Uno de los hermanos del agredido precisó que el hombre no tenia «ninguna capacidad de respuesta» en el hospital y que, aunque consiguieron reanimarle tras el ataque, «estaba muerto ya». También destacó que su deceso le ha supuesto «mucho dolor». «Se volcaba con su familia», subrayó.

«La pérdida de mi hermano ha sido lo que nos faltaba. Mi madre ya no levanta cabeza», expresó otro de los hermanos del fallecido. Este testigo afirmó, además, que el agredido «era muy buena persona».

También compareció el vecino del barrio con el que el agresor estuvo en un portal de la calle Mariano Adam, donde a la postre fue detenido el acusado tras arremeter contra el varón. Sobre el día de los hechos, recordó que, antes, estaba con su novia en el bar Mingotes y que en el establecimiento, donde habló con Javier L. L., éste estaba «contento».

Sin embargo, incidió que, más tarde, ya en la citada calle, «estaba alterado» y le confió que pensaba que le estaban siguiendo. «Al principio, farfullaba y todo», dijo ayer. Ante estos hechos, el testigo señaló que «no quería saber nada» y que se volvió al bar, dejando al agresor en el portal.

Tras la sesión de ayer, hoy continuará un juicio en el que la acusación particular solicita para el acusado 25 años de prisión por asesinato y la Fiscalía, 20 años por el mismo delito. La defensa pide 3 años y 1 día por un homicidio imprudente. ■

# Convenio

# Acuerdo para la atención de las mujeres víctimas de violencia

EL PERIÓDICO Zaragoza

Laura Trives

El Consejo de Gobierno aprobó ayer un convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y la Diputación Provincial de Huesca para la atención a mujeres víctimas de violencia en situación de emergencia.

Se trata de un convenio por el que la Diputación Provincial de Huesca asume los gastos ocasionados por las estancias durante los cuatro primeros días, ampliables en casos excepcionales, y el transporte de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos e hijas, en su caso, al punto donde radique su alojamiento, así como a los servicios públicos esenciales a los que deba desplazarse fuera de su localidad, como a los juzgados.

Por su parte, el IAM se encarga de concertar acuerdos con hoteles o alojamientos ubicados en las localidades de mayor población de la provincia y de la capital para acoger durante cuatro noches a aquellas mujeres y a sus hijos que hayan sufrido violencia y lo necesiten, en tanto en cuanto se ultimen los trámites para la adopción de medidas policiales o judiciales o su incorporación a centros de emergencia o casas de acogida.

Además de prestar asistencia jurídica, psicológica y social a estas mujeres, el IAM también divulgará y coordinará el servicio en toda la provincia, fomentando su conocimiento entre los Servicios Sociales de base, la Policía Nacional, la Policía Local, ayuntamientos, Guardia Civil, centros de salud, asociaciones y otras comunidades.

Para acceder a este servicio, las mujeres víctimas de violencia podrán dirigirse a los Servicios Sociales de base del Ayuntamiento de Huesca o de las comarcas, los cuales darán cuenta de ello al Instituto Aragonés de la Mujer, bien directamente a las oficinas del IAM en la ciudad de Huesca, que realizarán las gestiones para su alojamiento.

Ayuntamiento de Huesca

## Hoya de Huesca

# Las Harineras albergará el 60% de las viviendas de los próximos cinco años

En los suelos de este polígono, que se ha empezado a urbanizar después de 30 años, se estima que vivirán entre 3.500 y 4.000 personas en el futuro

EL PERIÓDICO Zaragoza

Un 60% de las viviendas que se adquieran en Huesca en los próximos cinco años estarán situadas en el Polígono de las Harineras, según la estimación de los propietarios de este suelo, que además prevén que un 80% del polígono estará desarrollado en un plazo de 5 años. Son algunos de los plazos que dieron a conocer ayer los responsables de la Junta de Compensación que reúne a los propietarios del suelo del Polígono de las Harineras, con motivo del inicio de las obras de urbanización.

Las obras en este polígono empiezan después de 30 años, por lo que para el vicepresidente de la Junta de Compensación, Luis Villamayor, ayer fue un «gran día». Estimó que en un plazo de entre 5 y 10 años, entre 3.500 y 4.000 personas estarán viviendo en esta parte de la ciudad.

«Van a ser unos dos años de intervenciones y en verano del 2026 podremos pasear por el bulevar central del Polígono de las Harineras, en dos años y medio tendremos las primeras viviendas y entre 5 y 10 años tendremos una población entre 3.500 y 4.000 personas viviendo aquí en el auténtico centro de la ciudad de Huesca», dijo.



Orduna, ayer, durante el inicio de la urbanización.

Añadió que «se están cuidando todos los detalles para que sea una urbanización de primer nivel y ahora lo importante es minimizar el impacto de esta sobras a la ciudadanía».

Villamayor recalcó que se trabajará con la intención de reducir en la medida de lo posible el impacto de las obras a los ciudadanos. Para el presidente de la Junta de Compensación, Pepe Buil, es muy importante la obra del emisario para solventar los problemas de agua y las entradas y salidas de los autobuses. En el polígono hay 5 promotores y cada uno tiene su proyecto de viviendas, en total 1.200 viviendas.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, dio ayer la enhorabuena a los propietarios del suelo por el trabajo realizado, tras 30 años de «atascos y burocracia». Orduna apuntó a la importancia de contar con vivienda en la ciudad, ya que hay «gran necesidad» de ella.

Las obras de urbanización del Polígono de las Harineras, con una superficie de ocho hectáreas, su-

### En octubre

### Reurbanización del Coso Alto

La UTE Domec SL + Vialex Constructora Aragonesa SLU ha sido propuesta por la mesa de contratación del ayuntamiento para la adjudicación de las obras contenidas en el proyecto de reurbanización del Coso Alto, fase II. El presupuesto asciende a 1.473.99 euros y los trabajos empezarán a finales de octubre.

pondrá beneficios para toda la ciudad, como una mejor ordenación y descongestión del tráfico rodado, la renovación de las infraestructuras colectivas de saneamiento o la creación de nuevas zonas verdes.

Los trabajos, que serán desarrolladas durante los dos próximos años por las empresas locales que resultaron ganadoras en el proceso de licitación convocado al efecto, la UTE Vialex-Giral, tienen un presupuesto de 13,3 millones de euros.

# Bajo Aragón

# Rosa María Calaf recibirá el premio Pilar Narvión de periodismo

EL PERIÓDICO Zaragoza

El VI Curso de Periodismo Especializado de Alcañiz reconocerá este 2024 con su premio
Pilar Narvión a la periodista
Rosa María Calaf, figura clave
en el sector dentro y fuera de
España en las últimas décadas y
cuyo trabajo como corresponsal
en diversos países ha inspirado
a miles de profesionales que
hoy se desempeñan en la industria periodística.

El jurado, integrado por la directora del grupo La Comarca, Eva Defior; la presidenta de la Asociación de Periodistas de Aragón, Isabel Poncela; y el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan Serrano, reconoce con este premio una amplia trayectoria vinculada a un trabajo periodístico «de calidad, riguroso y siempre en defensa de los valores periodísticos».

Y también como mujer pionera en el periodismo a nivel nacional y como referente femenino «que encarna perfectamente lo que representó en su día Pilar Narvión».

El premio se entregará el viernes 20 de septiembre, en el marco de la segunda jornada del VI Curso de Periodismo Especializado de Alcañiz, una jornada en la que Calaf compartirá charla con David Jiménez, exdirector del diario El Mundo.

Ayuntamiento de Teruel

## Comunidad de Teruel

# Teruel pregunta a la ciudadanía por las zonas con perros sueltos

El consistorio municipal abre un proceso de participación hasta el próximo 14 de octubre para determinar los espacios rurales adecuados

EL PERIÓDICO Teruel

La Concejalía de Sanidad y Protección Animal del Ayuntamiento de Teruel inició ayer un proceso de participación ciudadana cuyo objetivo es recabar propuestas o ideas de los ciudadanos sobre posibles vías y espacios públicos donde los perros puedan ir sueltos, siempre que los animales no sean potencialmente peligrosos (PPP).

Así lo dio a conocer, en rueda de prensa, el concejal de Participación Ciudadana, Julio Esteban, que quiso dejar claro que las propuestas siempre tiene que obedecer a espacios periurbanos y rurales, y no a espacios urbanos y naturales donde está terminantemente prohibido.

Además, los espacios propuestos tendrán que garantizar la seguridad de los animales y las per-



Un instante de la presentación del proceso de participación.

sonas, así como prevenir también la huida o pérdida de los animales. Los usuarios de estas zonas deberán evitar molestias a otros viandantes, animales o bienes. El plazo de presentación de aportaciones es desde ya mismo y hasta el próximo 14 de octubre. Estas propuestas podrán presentarse en el registro general municipal. el Periódico de Aragón Jueves, 12 de septiembre de 2024

### FIESTAS DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE

# Danzantes y vacas, entre las grandes citas en Remolinos

Verbenas y conciertos, suelta y bajada de reses del monte, desfile de carrozas y procesiones son algunos de los actos más populares

#### Redacción

Más de una treintena de actos conforman la programación festiva de Remolinos en honor al Santo Cristo de la Cueva, que comienza hoy y se prolongará hasta el domingo 15. La charanga El Pilar será la pregonera este año en reconocimiento a sus 25 años amenizando las fiestas de la localidad. La cita tendrá lugar a las 13.00 horas en la plaza de España. Verbenas y conciertos, suelta de vacas, comidas populares, actividades infantiles y la actuación de los Danzantes de Remolinos volverán a centrar el interés de vecinos y visitantes.

Con la animación festiva ya en las calles, esta tarde tendrá lugar una de las citas más participativas. A las 17.45 horas comenzará el desfile de carrozas y comparsas, amenizado por la charanga El Pilar. Con salida desde el campo de fútbol, recorrerá la calle Escuelas Nuevas, Ronda San Antonio, calle Mayor, plaza de España, Ronda San Antonio, Barrio Curto, Nuestra Señora del Pilar y avenida Europa para finalizar de nuevo en el campo de fútbol. A partir de las 19.30 horas se celebrará la tradicional longanizada en la avenida Europa.

Los actos festivos de hoy continuarán a las 22.00 horas con el Tributo a Fito y Fitipaldis en el pabellón municipal. La jornada festiva se trasladará a la plaza de España a partir de las 23.45 horas con un lanzamiento de bombas japonesas, toro de fuego sin ratas, pasacalles con la charanga y verbena con Vioremil Dj.

El viernes llegará otro de los actos más esperados. Las vacas de la ganadería Los Maños harán las delicias de los aficionados en una doble sesión de mañana y tarde. De 12.30 a 14.00 y de 18.00 a 19.30 horas en la calle, y de 13.00 a 14.00 y de 19.30 a horas 20.30 en la plaza. Durante el resto de la jornada festiva se celebrarán paseos en coche de caballos en el parque Grande (11.00 horas), un concierto con el grupo Charanga en el pabellón municipal (16.30 h) y el espectáculo de magia científica payasa En busca del Arcoiris por parte de la compañía Cachito Show y dirigido a un público familiar en la Sala Goya (18.30 h). Además, el pabellón acogerá un concierto de la Orquesta Mazinguer (22.30 horas), previo al baile. Por su parte, la plaza de España será escenario del toro de ronda con la ganadería José Luis Cuartero (00.00 h) y, a continuación, novillos.

Las fiestas vivirán su punto álgido el fin de semana. Los actos comenzarán el sábado 14 con diana floreada a



El pregón a cargo de la charanga El Pilar dará paso al desfile de carrozas y comparsas en Remolinos.

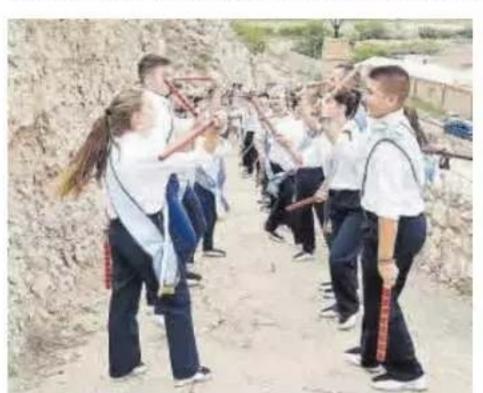

Subida de los danzantes a la ermita del Santo Cristo.



Almuerzos y comidas populares, como la longanizada, protagonistas.

cargo de la charanga El Pilar (8.30 horas) y las vacas bajadas del monte por la ganadería José Luis Cuartero. Antes de dicha bajada se ofrecerá caldo en el lugar de costumbre, con la colaboración de Antonio Sanz El Chato (9.00 h). A las 11.45 horas tendrá lugar la salida desde la plaza España hasta la iglesia y procesión con los Danzantes de Remolinos, que actuarán a las 13.00 horas en la plaza de la Iglesia. Por la tarde se sucederán diversos actos que tendrán como escenario el pabellón, con el concierto que ofrecerá la Orquesta La Principal en sesión de tarde y noche, además de baile; así como la plaza de España, con el reparto de melocotón en almibar, lanzamiento de bombas japonesas y toro de fuego sin ratas. De nuevo habrá una nueva suelta de vacas de la ganadería José Luis Cuartero a las 18.00 horas en las calles y plaza, para finalizarár la jornada con lanzamiento de fuegos artificiales.

Las fiestas de Remolinos concluirán con un intenso domingo repleto de actos populares y tradicionales. La bajada de vacas del monte estará protagonizada por las reses de Hermanos Marcén (9.00 horas), ganadería que estará también presente en doble sesión de mañana y tarde en las calles y la plaza. A continuación se

celebrará la salida desde la plaza de España hacia la Ermita del Santo Cristo interpretando el Dande de Remolinos hasta lo alto del santuario. Además, los danzantes volverán a actuar en la replaceta de La Violeta (12.00 h). La jornada festiva se completará con un concierto de Rally Deluxe en el pabellón (16.30 h), la salida de la comparsa de gigantes y cabezudos, acompañados por los Gaiteros de la Ribera y los grupos de cabezudos de Remolinos y gigantes de Alagón (18.30 h). Los festejos finalizarán con toro de fuego sin ratas, pasacalles con la charanga El Pilar y traca fin de fiestas en la plaza de España.

# REMOLINOS FIESTAS DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE

### **JUEVES 12**

10:00 h. Almuerzo popular, con la colaboración de la Asociación "Las Salinas". "El retén".

13:00 h. Pregón inicio de fiestas a cargo de la Charanga "El Pilar" en reconocimiento a sus 25 años amenizando nuestras fiestas. Plaza España.

17:45 h. Desfile de Carrozas y Comparsas amenizado por la Charanga "El Pilar".

Recorrido: Salida desde el campo de fútbol, calle Escuelas Nuevas, Ronda San Antonio, Calle Mayor, Plaza España, Ronda San Antonio, Barrio Curto, Nuestra Señora del Pilar, Avenida Europa para terminar en el campo de fútbol.

19:30 h. LONGANIZADA. Avenida Europa.

22:00 h. Tributo a Fito y Fitipaldis. Pabellón Municipal.
23:45 h. Lanzamiento de bombas japonesas. Plaza España.

00:00 h. Toro de fuego sin ratas y pasacalles con la Charanga "El Pilar". Plaza España.

de 00:30h. a 2:00 h. Verbena con Vioremil Dj. Plaza España.

### **VIERNES 13**

09:00 h. Diana floreada con la Charanga "El Pilar". Salida: Plaza España.

Salida: Plaza España. 11:00 h. Paseos en coche de caballos. "Parque Grande"

Vacas de la Ganadería Los Maños, con el siguiente

De 12:30 a 14:00 h, Calle.

De 13:00 a 14:00 h. Piaza. 16:30 h. Concierto con el grupo Charango. Pabellón

Vacas de la Ganadería Los Maños, con el siguiente

De 18:00 a 19:30 h. Calle. De 19:30 a 20:30 h. Plaza.

18:30 h. Espectáculo de magia científica payasa: "En busca del Arcoris". Público familiar. Compañía Cachito Show. Sala Goya.

22:30 h. Concierto con la Orquesta Mazinguer.

Pabellón Municipal.

Octobra. Toro de Ronda de la Ganadería José Luis

A continuación, novillas.

01:00 h. Baile con la Orquesta Mazinguer. Pabellón

### SÁBADO 14

Municipal.

Cuartero, Plaza España,

08:30 h. Diana floreada con la Charanga "El Pilar". Salida: Plaza España.

09:00 h. Vacas bajadas del monte de la Ganadería

de José Luis Cuartero. Antes del mismo se ofrecerá caldo en el lugar de costumbre, con la colaboración de

11:45 h. Salida desde la Plaza España hasta la Iglesia, acompañados por los Danzantes de Remolinos y la Charanga "El Pilar".

12:00 h. Procesión con los Danzantes.

13:00 h. Actuación de los grupos de Danzantes. Plaza La Iglesia.

16:30 h. Concierto con la Orquesta La Principal. Pabellón Municipal.

de 17:30 h. a 20:30 h. Castillos hinchables. Plaza La Iglesia.

Vacas de la Ganadería de José Luis Cuartero, con el

Siguiente horario: De 18:00 a 19:30 h. Calle.

De 19:30 a 20:30 h. Plaza.

18:30 h. ¡De merendar, melocotón en almibar! Plaza España.

22:30 h. Concierto con la Orquesta La Principal.
Pabellón Municipal.

23:45 h. Lanzamiento de bombas japonesas. Plaza

00:00 h. Toro de fuego sin ratas. Plaza España. 00:15 h. Fuegos artificiales patrocinados por Ibérica de Sales, Cooperativa del Campo "San Antonio" y Ayuntamiento de Remolinos. Con la colaboración especial de David Giménez Marcellán y Ángel Lara

Al finalizar pasacalles con la Charanga "El Pilar".

01:00 h. Baile con la Orquesta La Principal, Pabellón Municipal.

### **DOMINGO 15**

08:30 h. Diana floreada con la Charanga "El Pitar". Salida: Plaza España.

09:00 h. Vacas bajadas del monte de la Ganaderia Hermanos Marcén. Antes del mismo se ofrecerá caldo en el lugar de costumbre, con la colaboración de Antonio Sanz, "El Chato".

10:45 h. Salida desde la Plaza España hacia la Ermita del Santo Cristo interpretando el Dance de Remolinos hasta lo alto de la Ermita.

12:00 h. Representación del Dance de Remolinos. Replaceta de "La Violeta".

Vacas de la Ganaderia Hermanos Marcén, con el siguiente horario:

De 12:30 a 14:00 h. Calle.

De 13:00 a 14:00 h. Plaza. 16:30 h. Concierto con Rally Deluxe. Pabellón

Vacas de la Ganadería Hermanos Marcén, con el



siguiente horario: De 18:00 a 19:30 h. Calle. De 19:30 a 20:30 h. Plaza.

18:30 h. Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados por los Gaiteros de la Ribera, grupo de Cabezudos de Remolinos y el grupo de Gigantes

de Alagón. Recorrido: Salida de la Sala Goya, Calle Los Danzantes, Calle Los Sitios, Calle Germán Loperena, Calle Barrio Curto, Ronda San Antonio, (Peña Chucky), para

terminar en la Sala Goya.

22:00 h. Toro de fuego sin ratas, pasacalles con la Charanga "El Pilar" y Traca Fin de Fiestas. Plaza España.

# Plena Inclusión

# Creando Espacios Accesibles regresa al trabajo



Creando Espacios Accesibles es la comisión de accesibilidad cognitiva de Plena inclusión Aragón.

Está formada por personas con discapacidad intelectual y profesionales de la accesibilidad.

Creando Espacios Accesibles ayuda a que las leyes y los documen-



La comisión, trabajando el LAAAB, esta semana.

tos que hace el Gobierno de Aragón sean más fáciles de entender.

Este proyecto se llama Gobierno Fácil. Creando Espacios Accesibles está adaptando a lectura fácil el documento para pedir el reconocimiento del grado de discapacidad.

Este trámite es obligatorio antes de

pedir ayudas o servicios de apoyo para las personas con discapacidad.

Silvia Ruiz opina: este documento en lectura fácil ayudará a mucha

# Fundación Ibercaja retoma sus conferencias centradas en la salud y el bienestar

EL PERIÓDICO Zaragoza

En esta línea, la primera conferencia que se desarrollará tras el parón estival tiene como protagonista a la migraña, una enfermedad que sufren más de 5 millones de personas en España, siendo una de las más frecuentes en el mundo y una de las dolencias que mayor impacto tienen en la calidad de vida.

Herramientas, avances y expectativas de futuro frente a la migraña.

Con el objetivo de ofrecer herramientas para manejar las situaciones de crisis de migraña, Fundación Ibercaja ha organizado tres conferencias, en colaboración con la Sociedad Aragonesa de Neurología (SARAN), que se desarrollarán en Huesca, Zaragoza y Teruel, la próxima semana, en las que también se informará sobre novedades y expectativas de futuro en cuanto a los tratamientos.

La primera ponencia será el próximo miércoles 11 de septiembre en el Patio de la Infanta, a las 19 horas. La encargada de impartirla será la Dra. Sonia Santos, miembro del Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, es también, profesora de Neurología de La entidad organiza, en colaboración con la Sociedad Aragonesa de Neurología, tres conferencias en Huesca, Zaragoza y Teruel

Fundación CAI



Joven presentando síntomas de migraña

dicha Universidad e investigadora del IIS Aragón. Galardonada en 2022 con el Premio SEN Cefaleas, que la Sociedad Española de Neurología le otorgó en reconocimiento a su amplia labor científica y a su dedicación por la investigación de estas enfermedades neurológicas.

Por otra parte, la charla en Hues-

CON LA COLABORACIÓN DE:

Integración

Es un espacio promovido por Fun-

dación CAI, Fundación Ibercaja, DFA

y Plena Inclusión, con el objetivo de

informar y dar voz a los principales colectivos de personas con discapa-

cidad y enfermedad mental y sensi-

bilizar a la sociedad sobre la impor-

tancia de la integración.









Con, por y para las personas con discapacidad

José Luis Pomarón, 9. **Zaragoza**Aragón, 3. **Huesca**Ripalda, 5. **Teruel**www.fundaciondfa.es

gente a entender el trámite de manera más sencilla.

Elena García dice: Si los documentos no están en lectura fácil, no los entiendo bien.

David López cree: Nuestra labor es importante para que otras personas con discapacidad intelectual conozcan sus derechos.

Beatriz García dice: La lectura fácil no solo ayuda a las personas con discapacidad intelectual. También sirve para las personas mayores, y todos nos haremos mayores.

Silvia, Elena, David y Beatriz son miembros de Creando Espacios Accesibles.

La Fundación ONCE ayuda a Plena inclusión Aragón a contar su trabajo en los medios de comunicación.

ca se celebrará en el centro de Fundación Ibercaja en la capital altoaragonesa, el jueves 12 a partir de las 18 horas, a cargo de la Dra. Natalia Hernando, miembro del Servicio de Neurología del Hospital Universitario San Jorge de Huesca. En Teruel, será el mismodía, a las 19 horas, en el centro de la Fundación Ibercaja, por parte de María Pilar Navarro, especialista en Neurología y médico en el Hospital Obispo Polanco.

Tal y como se explicará en las diferentes conferencias, la migraña es una enfermedad neurológica que tiene como principal síntoma dolores de cabeza frecuentes además de incapacitantes y que, en consecuencia, pueden afectar gravemente a la calidad de vida de las personas.

La relevancia de la migraña como objeto de estas conferencias, se traduce en datos que tal y como apunta la Sociedad Española de Neurología, la sitúan como una de las enfermedades más frecuentes a nivel mundial y la segunda causa de discapacidad. Entre un 12 y un 15% de la población sufre migraña de forma recurrente, sin embargo, se trata de una dolencia poco diagnosticada por falta de consulta a los profesionales médicos.

Además de informar sobre los avances y las herramientas que pueden utilizar los pacientes, a través de estas conferencias, también se abordarán sus posibles causas, que, a pesar de no estar completamente definidas, hacen referencia a la genética y factores como el alcohol, cambios hormonales, estrés, ciertos medicamentes o aditivos alimentarios.

# **Fundación DFA**

# Concurso 'Buscamos Imagen' para el Día de la Discapacidad

La Fundación Dfa ha convocado el concurso de carteles Buscamos Imagen, que alcanza su XVIII edición. Esta iniciativa tiene el objetivo de conseguir la plena normalización y sensibilizar a la ciudadanía sobre la discapacidad. El cartel ganador de este concurso será la imagen que acompañe la campaña de Dfa del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y se exJueves, 12 de septiembre de 2024

pondrá durante la primera semana de diciembre en diferentes mupis de la Zaragoza y de Huesca. Además, los carteles galardonados con el primer y segundo premio ilustrarán el calendario de 2025 de la fundación, con una distribución de 10.000 ejemplares distribuidos entre entidades, empresas e instituciones públicas.

El primer premio está dotado con 600€ y el segundo premio con 300€. El plazo de presentación de obras finalizará el viernes 25 de octubre. Todas las bases se encuentran en la web www.fundaciondfa.es y en los perfiles de redes socia-

El diseño, en formato vertical, deberá incorporar

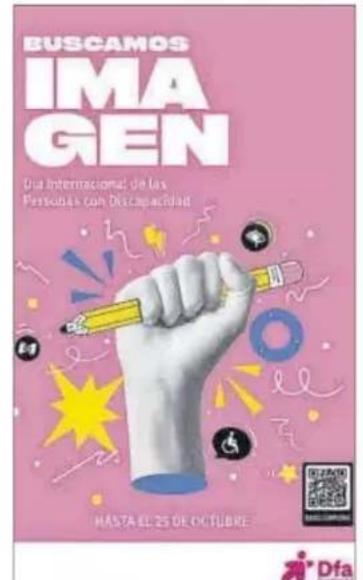

Cartel de la XVIII edición del concurso.

El Periódico

dos conceptos: 3 de diciembre y Día Internacional de las Personas con Discapacidad, siendo opcional la existencia de un lema. El concurso es abierto, independientemente de la zona de residencia, sin límite de obras por persona. Para participar se deben enviar las obras al correo electrónico comunicacion@fundaciondfa.es con el asunto Buscamos Imagen 2024, incluyendo en el cuerpo del mensaje los datos de contacto: nombre y apellidos, ciudad y número de teléfono. Además, se puede incorporar un breve texto que explique la idea del cartel.

La convocatoria de la pasada edición rompió con todos los récords de participación con 283 obras presentadas con procedencia tanto de las tres provincias aragonesas como del resto de España e incluso de otros paí-

# Un impulso a los espacios y nuevas redes de sociabilización

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

El edificio Josemi Monserrate acogió ayer un encuentro dirigido a los usuarios y usuarias de Apoyos Conectados para la autonomía personal. Cerca de 80 personas de Zaragoza asistieron a un café-tertulia organizado por la Fundación Dfa, como entidad gestora del proyecto del Gobierno de Aragón, que sirvió como embrión para el diseño y desarrollo de un programa de actividades destinado a impulsar espacios y tejer nuevas redes de sociabilización.

Apoyos Conectados facilita que en torno a 1.500 personas mayores, con discapacidad, dependencia, problemas de salud o en situación de fragilidad de 12 comarcas aragonesas puedan continuar viviendo en sus domicilios y así evitar o retrasar la institucionalización. Solo en la ciudad de Zaragoza son más de 300 beneficiarios de esta iniciativa que aúna soporte tecnológico y servicios profesionales de proximidad.

Además de la serie de recursos para desarrollar y respaldar la independencia a través de un esFundación Dfa reúne a cerca de 80 usuarios y usuarias de Apoyos Conectados con el fin de que fomenten las relaciones personales



El club Pasos Pirenaicos de Valentia, en su ascensión al Toukbal.

tricto control, monitorización y asistencia de la salud y la movilidad, la Fundación Dfa ha querido ir un paso más allá en la capital aragonesa. «Detectamos que la soledad no deseada es un problema común que afecta a la mayor parte de estos usuarios. Por eso hemos querido dar la opción de que los vecinos de Zaragoza que participan en el proyecto se relacionen entre ellos a través de actividades que consideramos que pueden ser de su interés», explicó

Pilar Risueño, miembro del equipo organizador de las actividades de sociabilización.

La cita sirvió para exponer ante los presentes algunas de las propuestas previstas a corto plazo. La primera tendrá lugar el próximo 14 de octubre. Para ese día se ha organizado una salida hasta a la plaza del Pilar con el fin de disfrutar del manto de flores, visitar la basílica y subir hasta el mirador de la torre de San Francisco de Borja. El programa está abierto, ya que se pretende que sean los propios usuarios y usuarias quienes planteen sugerencias que les resulten de interés. Incluirá, además, talleres de diferente índole, actividades con terapeutas y psicólogas, visitas culturales, etc.

Otra de las finalidades de este encuentro era que los asistentes conociesen y pusiesen cara a los diferentes perfiles profesionales que intervienen en Apoyos Conectados. A la cita acudieron gestores de apoyos, técnicos de promoción de la autonomía, terapeutas, psicólogas, etc. Desde diferentes puntos de vista, dieron a conocer los beneficios que aporta el proyecto.

Este innovador modelo que aplica la teleasistencia avanzada, de manera voluntaria y gratuita para las personas, está desarrollado por la Fundación Dfa, Fiis y Atam, con ViveLibre como socio tecnológico, con financiación a cargo de los fondos europeos NextGenerationEU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ■







### Sudokus

|   | 1 |   | 7 | 4 | 5 | 2 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |
|   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 6 |
|   |   | 3 | 8 |   | 2 | 7 |   |   |
| 8 |   |   |   |   | 4 |   |   | 2 |
|   | 3 |   |   | 7 |   | 6 | 8 |   |
|   |   | 8 |   |   | 9 |   | 7 | 4 |
|   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |

|   |       |   |   |   | 1 |   | 4 |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
|   |       | 9 |   |   |   | 7 |   |   |
| 3 | 1     | 7 |   | 8 |   |   | 9 |   |
|   |       |   | 1 | 4 |   |   | 3 |   |
| 5 |       | 8 |   |   |   |   |   | 4 |
|   |       | 3 | 6 |   |   |   |   | 5 |
|   | 0 = 0 | 6 |   |   |   |   |   |   |
|   |       |   | 2 |   | 6 |   |   |   |
| 7 | 8     |   |   |   |   |   | 5 |   |

|     | 7 |   |   |   |   |   | 9 |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 1 |   | 4 |   |   | 8 |   |   |
|     |   |   | 2 |   |   | 7 |   | 4 |
|     |   | 4 | 5 |   |   | 6 |   | 8 |
| 1   |   | 6 |   | 7 |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   | 5 |   |   |
| - 0 | 6 | 9 | 8 |   | 1 |   |   |   |
| 7   | 8 |   |   | 5 | 2 |   |   |   |

| 1                          | 2                   | 6  | ε                  | 8   | 9    | 1   | p   | 9    | 2 | S | 9  | b | ε | 6 | L | 8 | T |
|----------------------------|---------------------|----|--------------------|-----|------|-----|-----|------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| Þ                          | L                   | 3  | 6                  | 2   | 9    | 8   | S   | 1    | 8 | I | 3  | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | t |
| 9                          | 8                   | 9  | 1                  | L   | Þ.   | 2   | ε   | 6    | 6 | 1 | Þ  | 1 | g | 8 | 9 | ε | İ |
| Z                          | ε                   | 9  | Þ                  | 9   | 6    | 1   | 1   | 8    | 9 | 2 | 6  | 8 | L | 9 | 3 | Þ | İ |
| 5                          | L                   | Z  | z                  | ç   | 8    | E   | 9   | 2    | Þ | 9 | £  | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | İ |
| 9                          | b                   | 8  | 1                  | 3   | I.   | 9   | 6   | 5    | 1 | 3 | 8  | 9 | Þ | 1 | Z | 6 | 1 |
| Ē.                         | g                   | Þ  | 9                  | 1   | 2    | 6   | 8   | 4    | 9 | 6 | 9  | 3 | 8 | Þ | L | 1 | İ |
| L                          | 9                   | 1  | 8                  | 6   | 3    | 1   | \$  | g    | 1 | 8 | 1  | Ε | 9 | g | 6 | 2 | Ī |
| 8                          | 8                   | 3  | 9                  | *   | 1    | 9   | į.  | 3.   | 8 |   | 5  | L | 6 | L | 9 | 9 | Ī |
| No.                        | llo                 | -  | -                  |     | -186 | 20  |     | cias | - |   | -  | - | - |   |   |   | T |
|                            |                     |    |                    |     |      |     |     |      | 6 | B | 10 | 8 | a | 4 | 1 | V | ļ |
| le                         | los                 | re | CU                 | adı | 105  | de  | 9   | (9   | 9 | Þ | 1  | 2 | 8 | 6 | ε | 8 | ł |
| u                          | adi                 | ad | 05.                | CO  | n c  | ifr | as  | del  | 4 | 9 | 3  | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | I |
|                            |                     |    | CILCI              |     |      |     |     |      | 1 | 3 | 9  | Þ | 5 | 9 | 4 | 6 | I |
| 1 al 9, sin repetir ningún |                     |    |                    |     |      |     | 100 |      | 6 | 5 | 2  | 8 | L | 3 | 9 | 9 | I |
| 2                          | número en una misma |    |                    |     |      |     | dik | 8    | 1 | 9 | 6  | 1 | 2 | P | 2 | Ī |   |
|                            |                     |    | fila, en una misma |     |      |     |     |      |   |   |    |   |   |   |   |   | J |
|                            |                     | กบ | ina                | m   | isn  | na  |     |      | 7 | 1 | 1  | 9 | 6 | 5 | 8 | ε | İ |

E 6 Z 9 8 1 5 Z 9

### Seis diferencias

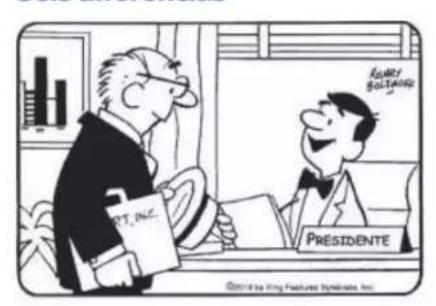



Diferencias: J. El papel es más largo. 2. No lleva gafas. 3. El pulgar está movido. 4. La boca está abierta. 5. Falta la corbata. 6. La cortina es más estrecha.

## Crucigrama

HORIZONTALES.-1: Magnetizarse. Parte sólida de los árboles cubierta por la corteza.-2: Calzado propio de los indígenas norteamericanos, hecho de piel sin curtir. Dar fin a algo.-3: Valor pecuniario en que se estima algo. Dé o traspase a alguien una cosa, acción o derecho. En romanos, quinientos uno.-4: Destapé un recipiente. Posición social. Hombre valiente.-5: Acampada al aire libre. Los de ahí. Costal grande de tela fuerte, más largo que ancho.-6: Loco. Realiza. Terminas.-7: Concede. Unidad monetaria de Marruecos. País de Asia.-8: Preposición. Suspendió algo sin que llegase al suelo. Lenguaje de programación usado en las computadoras para la resolución de problemas científicos y técnicos. Símbolo del fósforo.-9: Hizo burla de alguien. Planta bromeliácea tropical, de fruto grande, en forma de piña. Tengo noticia de algo.-10: Buena. Cubriera con algo una abertura. Apócope de tuyos.-11: Local de mala reputación. Juego del tenis. Hacia, alrededor de.-12: Mamífero carnívoro plantigrado, de gran tamaño. Comida campestre. Raspar.-13: Símbolo del bismuto. Llovizna. Empleando.-14: Región de Francia. Apuros, dificultades.-15: Cable con que se sujetan los buques abarloados. Conmutativa.

VERTICALES.- 1: Serena ante el peligro, impávida. Árbol bombacáceo africano.-2: Que padece enfermedad o la ocasiona. Amígdala.-3: Conjunto de valores o bienes culturales acumulados por tradición o herencia. Numeró, computó. Abreviatura de señor.-4: Venía al mundo. Tostar ligeramente algo de comer. Unidad de aceleración.-5: De esta manera. Pimiento americano, ají. Que impide el paso a la luz.-6: Corrientes de agua continua. Lenguaje especial entre personas de un mismo oficio. Acudiría.-7: Símbolo del estaño. Parte superior de un edificio que lo cubre y cierra. Brasa.-8: Número neperiano. Relativa al queso. Entristece. Símbolo del amperio.-9: Desafío. Mamífero sirenio americano, herbívoro. Símbolo del terbio.-10: Celentéreo marino, transparente y gelatinoso, con forma de campana o de sombrilla provista de tentáculos. Hogar, fogón. Sane.-11: Poseedoras de algo. Ciudad de Francia. Cloruro sódico.-12: Regalas. País de Oceanía. Nacido en Irán.-13: Abreviatura de ejército de tierra. Ajustado a peso o medida. Palo grueso y fuerte.-14: Están situados o establecidos en un lugar. Acaecen.-15: Secas, estériles, de poco jugo y humedad. Sentida o arrepentida de lo que ha dicho o hecho.

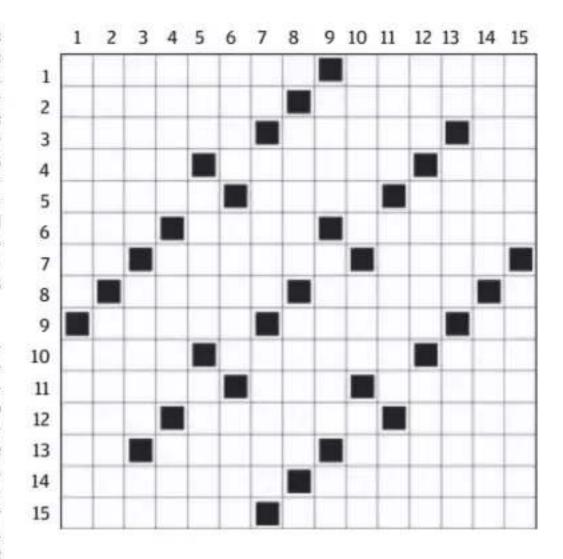

subcuadrícula de 3x3

Solución sólo horizontales-1: Imanarse, Madera-2: Mocasin. Rematar-3: Precio. Cedas. Dl.-4: Abri. Status. Cid.-5: Vivac. Esos. Saca.-6: Ido. Hace, Acabas-7: Da. Dirham. Omán.-8: A. Colgó. Algol. P.-9: Toreo. Ananá. Sé.-10: Bona. Tapara. Tus.-11: Antro. Set. Circa.-12: Oso. Picnic. Raec-13: Bi. Garúa. Usando.-14: Alsacia. Trances.-15: Barloa. Abeliana.

## Olafo el vikingo Por Chris Brownie





### **Ajedrez**

Las blancas juegan y ganan



Solución ajedrez: 1-f6, De5; 2-7f5, De6; 3-7xh5+

# **HORÓSCOPO**

ARIES 21 MARZO A 19 ABRIL

Día con marcado signo positivo en lo tocante a trabajo y dinero. También las relaciones amistosas se moverán en cotas superiores a lo normal. Posible idilio sentimental.

TAURO 20 ABRIL A 20 MAYO

Trabajo satisfactorio en un ambiente grato y de cooperación. Aproveche su buena estrella. Huya de excesos que no necesita y que no mejorarían su excelente estado de ánimo.

■ En asuntos profesionales tómese las cosas con calma y no pretenda adelantarse a los acontecimientos. Día favorable a la amistad. A nivel familiar la normalidad será nota dominante.

CÁNCER 21 JUNIO A 22 JULIO
Tendrá que vencer su tendencia a abstraerse en el trabajo si quiere llevarlo a buen fin. Disfrutará de un estado de ánimo alegre y despreocupado que deberá saber como controlar.

► Buen día para trazar un rumbo realista en sus aspiraciones profesionales y desechar expectativas problemáticas. Buen ambiente familiar y altas posibilidades de pasar una gran velada.

VIRGO 23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE

➤ Día favorable para los temas económicos, ya que es muy posible una entrada de dinero con la que no contaba. Lo profesional, sin embargo, permanecerá en punto muerto. Noche romántica.

► Posponga unos días el acometer nuevos proyectos profesionales y tómese un tiempo para meditar y descansar. Frecuentar nuevas amistades le resultará muy estimulante.

► En asuntos profesionales le será fácil conseguir lo que desea sin hacer valer su autoridad. Una pequeña dosis de humildad favorecerá mucho sus relaciones amistosas.

SAGITARIO 22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE

En su trabajo intente superar una excesiva
tendencia a lo emocional y disfrute de sus
buenas perspectivas. Vida amistosa sin baches.
Procure pasarlo bien por la noche con su familia.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE A 19 ENERO

➤ Su tendencia a tener entre manos
demasiadas cosas quizás le reste efectividad
en su trabajo. En su vida afectiva será preferible
dejarse llevar por sus impulsos y su intuición.

ACUARIO 20 ENERO A 18 FEBRERO

Su independencia de mente y acción en el trabajo podría herir susceptibilidades. No eluda prestar el apoyo que necesita a un amigo. En sus relaciones sentimentales no dé rodeos.

PISCIS 19 FEBRERO A 20 MARZO

► Sea cauto y reservado con los asuntos de trabajo y no presuma de lo que aún no ha conseguido. Relaciones distendidas con sus amigos. Por la noche sea moderado con la bebida.

Servicios | 23 el Periódico de Aragón Jueves, 12 de septiembre de 2024

# El tiempo

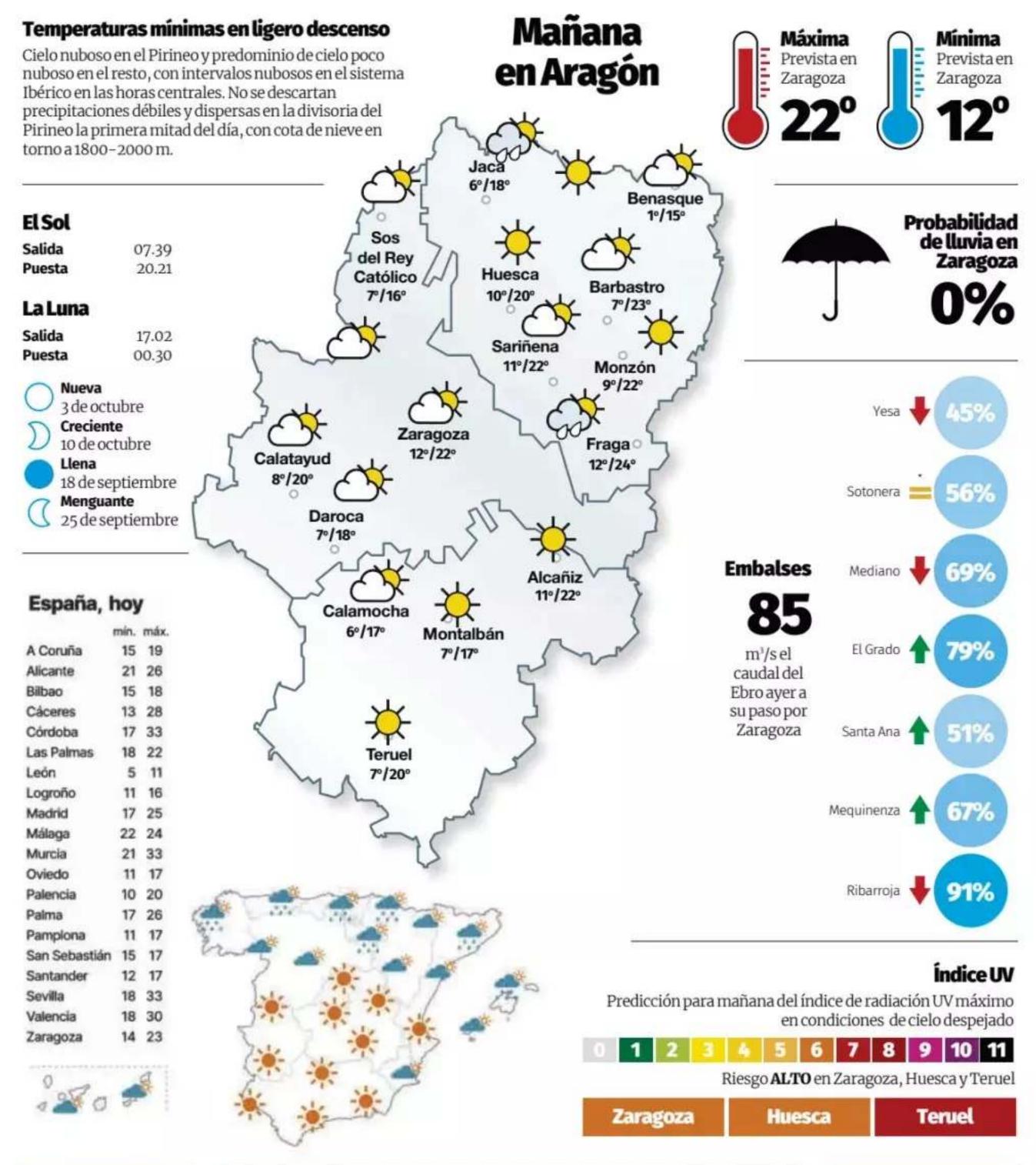

## Santoral

Dulce Nombre de María San Albeo de Emly San Autónomo de Bitinia San Curonato obispo San Francisco Ch'oe Kyonghwam San Guido de Anderlech San Poncio de Serrancolin Nuestra Señora de Estibaliz

# **Farmacias**

| ZARAGOZA                 |            |
|--------------------------|------------|
| De 9:30 a 9:30 del día s | siguiente: |
| LA ALMOZARA              |            |
| Av. Puerta Sancho, 16    | 976281547  |
| CENTRO                   |            |
| Costa, 6                 | 976225453  |
| Manifestación, 11        | 976395141  |
| DELICIAS                 |            |
| Don Pedro de Luna, 94    | 976331627  |
| Via Hispanidad, 136      | 976338069  |
| ARRABAL                  |            |
| Valle de Broto, 15       | 976516278  |
| GRAN VÍA                 |            |
| Pº. de Sagasta, 8        | 976226203  |

| CALATAYUD             |           |
|-----------------------|-----------|
| PL Primo de Rivera, 7 | 976881826 |
| CASETAS               |           |
| Ctra. Logroño, km. 18 | 976774537 |
| EJEA                  |           |
| Pº Constitución, 55   | 976664034 |
| LA ALMUNIA            |           |
| Castellán Amposta, 2  | 976812078 |
| TARAZONA              |           |
| Av. de la Paz, 3      | 976641034 |
| UTEBO                 |           |
| García Lorca, 3       | 976786494 |
| HUESCA                |           |
| Pedro I de Aragón, 2  | 974242811 |
|                       |           |

| BARBASTRO                               |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Ana Abarca Bolea, 2<br>JACA             | 974316441              |
| Pl. Catedral, 7<br>SABIÑÂNIGO           | 974360247              |
| PL la Constitución, 1                   | 974484370              |
| TERUEL                                  |                        |
| Portal de Valencia, 5                   | 978611213              |
| Avda. Sagunto, 30                       | 978624785              |
| ALCAÑIZ                                 |                        |
| PL Santo Domingo, 4<br>Avda. Aragón, 43 | 978870889<br>978830736 |

978880979

**ANDORRA** 

Avda. San Jorge, 36

# Cortes de agua

MAÑANA

No hay previstos cortes de agua.

La aclaración de incidencias podrá facilitarse por la Unidad de Guardallaves adscrita al Servicio de Explotación del Agua Potable, Via de la Hispanidad 45-47, llamando al teléfono 976721550.

## La suerte

| ONCE          |                      | 11/09/2024   |
|---------------|----------------------|--------------|
| 85.521        |                      | Serie: 043   |
| El Gordo      |                      | 08/09/2024   |
| 03-06-10-38-5 | 1                    | Clave: 3     |
| A(            | ERTA                 | NTES EUROS   |
| 5+1           | 1                    | 6.072.239,81 |
| 5+0           | 1                    | 157.720,73   |
| 4+1           | 15                   | 1.911,77     |
| 4+0           | 155                  | 215,84       |
| 3+1           | 893                  | 42,82        |
| 3+0           | 7.297                | 17,03        |
| 20042331      | Commence of the last | 7511050      |

Súper ONCE 11/09/2024

16.148

124.535

5,92

3,00

Sorteo 5

2+1

2+0

01-03-13-16-18-33-38-42-43-44-45-46-51-53-55-64-75-83-84-85

## Euro Jackpot

Sorteo 10/08/2024 07-10-31-41-46 Soles: 01-05

### **Eurodreams**

Sorteo 09/08/2024 03-06-09-18-22-27 S: 03

Donoloto

| Triplex  | 11/09/2024 |
|----------|------------|
| Sorteo 1 | 786        |
| Sorteo 2 | 135        |
| Sorteo 3 | 828        |
|          |            |

as Inn Inna i

| 11/09/2024        | 02-15-28-38-39-48<br>ACERTANTES |     |  |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------|-----|--|--|--|--|
| C:37-R:2<br>EUROS |                                 |     |  |  |  |  |
| 0,00              | 0                               | 6   |  |  |  |  |
| 76.809,87         | 2                               | 5+C |  |  |  |  |
| 1.010,66          | 76                              | 5   |  |  |  |  |
| 27,77             | 4.149                           | 4   |  |  |  |  |
| 4,00              | 79.482                          | 3   |  |  |  |  |

### Euromillones 10/08/2024

06-29-46-47-48 El millón: GIR51470

| El mi | illón: GJR51470 | E: 09-02   |
|-------|-----------------|------------|
|       | ACERTANTES      | EUROS      |
| 5+2   | 0               | 0,00       |
| 5+1   | 1               | 484.860,85 |
| 5+0   | 6               | 18.886,66  |
| 4+2   | 13              | 2.715,11   |
| 4+1   | 357             | 182,13     |
| 3+2   | 954             | 72,05      |
| 4+0   | 811             | 59,56      |
| 2+2   | 15.401          | 15,68      |
| 3+1   | 18.241          | 14,77      |
| 3+0   | 40.170          | 12,49      |
| 1+2   | 93.391          | 6,50       |
| 2+1   | 290.184         | 6,59       |
| 2+0   | 629.021         | 4,90       |

La Primitiva 09/08/2024 27-31-33-34-40-46 C:47 R:5 loker: 6 024 829

|     | ACERTANTES EUROS |            |
|-----|------------------|------------|
| 6+R | 0                | 0,00       |
| 6   | 2                | 367.563,49 |
| 5+C | 0                | 0,00       |
| 5   | 84               | 4.020,96   |
| 4   | 3.975            | 79,97      |
| 3   | 80.640           | 8,00       |

## Lotería Nacional

07/08/2024

Primer Premio 06.664 Segundo Premio 81.848 2-3-4 RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS

PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

## Debate autonómico

# El PP se abre al diálogo con Sánchez sobre financiación pero sin pactos bilaterales

Feijóo niega grietas con sus barones y acepta que se hable con Moncloa por «responsabilidad» • El valenciano Mazón matiza su discurso para cerrar polémicas y recalca que hablar no es acordar «privilegios»

M. L. BELARTE / M. Á. RODRÍGUEZ / P. ESTEBAN

Valencia / Madrid

El presidente valenciano, Carlos Mazón, apuntó ayer que marcar cierto perfil propio en el complejo y relevante debate de financiación autonómica no es lo mismo que crear grietas en el discurso común del PP. Y que acudir a una cita en la Moncloa para dialogar sobre su postura y la de su comunidad sobre el modelo de financiación no es lo mismo que llegar a un acuerdo bilateral y mucho menos aceptar «privilegios». El mensaje de Mazón llegaba acompañado de más matices que el que lanzó la jornada anterior, donde su aseveración de que estaba «deseando» ser convocado por Sánchez para enfrentar las necesidades de los valencianos fue interpretado como una nueva grieta en la postura de los populares.

En una línea semejante se había pronunciado también su colega andaluz, Juanma Moreno, que se situó en el espacio de defensa del diálogo institucional frente a otras compañeras como la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien aboga directamente por plantar al jefe del Ejecutivo. Otros colegas como el presidente de Murcia, Fernando López Miras, había defendido también ya la necesidad de intercambiar puntos de vista con el Gobierno sobre los problemas que aquejan a su región.

A raíz de esas posiciones de sus barones, y con cierto ruido sobre la mesa a partir de las declaraciones de Mazón y su «deseo» de entrevistarse con Sánchez pese a que el viernes el PP había pactado ser más duro en el discurso de financiación frente al Gobierno y el pacto PSC-ERC, el propio líder del PP salió a la palestra. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo ayer que estas posturas no son «grietas» en el partido sino actos de «responsabilidad » de sus presidentes autonómicos en defensa de sus autonomías. Esto fue durante la mañana, en el Congreso.

Con esas afirmaciones Feijóo aclaraba que la dirección nacional abre la puerta al diálogo de sus barones con Sánchez, siempre y cuando no haya pactos bilaterales ni sobre el modelo ni sobre quitas. Eso, insisten los populares, ha de coci-



La vicepresidenta María Jesús Montero durante su intervención, ayer, en el Congreso de los Diputados.

Bronca en el Congreso de los Diputados

# Montero evita referirse al concierto económico y Junts avisa al Gobierno

Ni una palabra nueva de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la

M. Á. R. Madrid financiación singular para Cataluña. Más de un mes después del acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para la investidura de Sal-

vador Illa, la dirigente socialista se resiste a dar más información sobre lo pactado, pese a las críticas constantes del PP y las amenazas de Junts a tumbar de nuevo la senda de estabilidad, paso previo para los Presupuestos de 2025. Montero se mantuvo ayer en lo dicho hasta ahora, que es «bueno» para Cataluña y para España y que ayuda al «autogobierno» del territorio. Y también en lo no dicho, ya que se ha resistido a decir que se trata de un «concierto económico».

Con la ausencia de Pedro Sánchez, de viaje en China, fue Montero la encargada de arrancar la primera sesión de control al Gobierno y hacer frente a una retahíla de preguntas del PP y de Junts sobre la financiación pactada con ERC. «Es curioso que un acuerdo, por primera vez público, entre dos partidos políticos genere tanta necesidad de explicaciones. Quiero recordar que cuando Convergencia y el PP firmaban en la intimidad los compromisos y los acuerdos, evidentemente, ustedes no ponían negro sobre blanco lo pactado. Usted puede leer por sí misma el acuerdo e interpretar cuáles son las cuestiones que ahí se plantea», le dijo a la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, evitando responder a la pregunta de si lo pactado es «un concierto económico como el vasco».

La inconcreción de Montero molestó a la dirigente de Junts. «Ni el acuerdo inconcreto publicado ni usted aclaran en qué consiste exactamente. Queda claro que no hay concierto ni nada que se le parezca», le reprochó. Además, Nogueras dejó claro que el objetivo de su partido es «que Cataluña mande sobre todas las políticas de Cataluña». «Recaudar y enviar el dinero ni es concierto, ni es poder ni es tener la llave de la caja. Si quiere resultados distintos, haga cosas distintas», sentenció. Justo después, amenazó con volver a votar en contra de la senda de estabilidad ante el escaso margen de déficit que plantea para Cataluña.

narse en una Conferencia de Presidentes o en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, de modo que todos sepan qué se ofrece a uno y qué se le ofrece al otro.

Javier Lizón / Efe

Preguntado a ese respecto, Mazón cerró filas con su líder y coincidió en que su postura no abre grieta alguna, ya que no se plantea cerrar ningún tipo de acuerdo bilateral con el socialista de espaldas al resto de territorios, la línea roja de Génova para evitar fisuras internas. De esa firma, el presidente valenciano qui-

# Frente a otros dirigentes del PP, Ayuso aboga directamente por plantar al presidente

so poner énfasis en diferenciar entre ese «diálogo» que defendió el martes con Sánchez y el «irse al cuarto oscuro de los privilegios en perjuicio de todos».

### Vox «salva» a Sánchez

En cualquier caso, el debate sobre la financiación provocó un nuevo choque entre PP y Vox. Los populares pensaban tener una segunda victoria en el Congreso tras sacar adelante la petición de reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Una segunda proposición no de ley en contra del pacto fiscal entre PSC y ERC iba a aprobarse gracias a la ausencia de los diputados de Junts en el hemiciclo para celebrar la Diada.

Los conservadores daban por hecho el respaldo de UPN, Coalición Canaria y de Vox. Pero en el último momento los diputados de Santiago Abascal decidieron abstenerse.

Vox quería que el PP aceptara una enmienda suya que pedía «igualdad de servicios de servicios públicos en todo el territorio nacional». En el PP se negaron, y los ultras respondieron con una abstención letal para la votación. En Génova se quejaban amargamente al ver el resultado: «La abstención de Vox en esta votación libra al PSOE de otra derrota parlamentaria. Con tal del que el PP no gane prefieren que Sánchez no pierda», aseguraron arremetiendo contra Vox por «salvar» al presidente. ■

España | 25 el Periódico de Aragón Jueves, 12 de septiembre de 2024

## Crisis en Canarias

# El Gobierno perfila el modelo de reparto de los menores migrantes

El Ejecutivo volverá a citar a las comunidades autónomas en una nueva conferencia sectorial

IVÁN GIL Madrid

Cruce de reproches en público y conversaciones en privado. La situación migratoria en Canarias sigue sin solución política mientras el Gobierno y el PP se acusan mutuamente de poner palos en las ruedas. Sin embargo, no ha dejado de haber interlocución al máximo nivel desde que el Congreso tumbó la reforma de la ley de extranjería, con el voto en contra de PP, Vox y Junts, para hacer obligatorio el reparto territorial de los menores migrantes llegados a las costas canarias. Así lo reconocen las partes y muestra de ello es que el Ministerio de Juventud e Infancia prevé volver a convocar en las próximas semanas a las comunidades autónomas en una conferencia sectorial. Lo hará cuando acabe de perfilar el catálogo de recursos con los que cuentan las comunidades autónomas. En estos momentos, según fuentes conocedoras, faltaría para rematarlo que Andalucía remita algunos datos pendientes.

En base a este catálogo y otra serie de criterios como el PIB o la población se hará una propuesta de modelo de reparto territorial. La in-

tención es convocar a las comunidades autónomas en las próximas semanas, según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia. «Estamos a la espera de que se nos transfieran los últimos datos para saber la disponibilidad de plazas y las dimensiones generales para la acogida y a partir de ahí sentarnos a hablar», añaden estas mismas fuentes. Precisamente, el negociador por parte del PP, su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, había reprochado que estaban a la espera de recibir por parte del Gobierno una simulación del modelo de reparto en función de los datos recabados.

### Hasta el 150% de las plazas

Todo ello tras dar cuenta de una reunión el pasado 12 de agosto con el presidente de Canarias y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la que habría surgido una propuesta de la que dependía la aportación de estos datos por parte del Gobierno. El grueso de la propuesta establecía que cuando los centros de menores de las Administraciones autónomas superaran el cien por cien de su capacidad y hasta llegar al 150% de las plazas, las comunidades atenderían a esos menores no acompañados, pero



Algunos de los 40 migrantes subsaharianos rescatados el martes en Lanzarote, Canarias.

## Carga contra Marlaska

### El PP teme un «asalto masivo» a Ceuta

La pelea política por la inmigración irregular volvió a alra en el Congreso ayer, y no ha sido Vox quien avivó el fuego, sino una interpelación urgente que el Grupo Popular dirigió al titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

«¿Cuántas personas más tienen que entrar irregularmente en España para que ustedes declaren la emergencia migratoria nacional?», preguntó a Marlaska la diputada popular melillense Sofia Acedo, dando inicio a una lluvia de reproches.

Acedo acusó a Marlaska y el Gobierno de convertir a Espacanzar su máxima temperatu- ña en «uno de los principales países de acceso irregular a Europa» con una gestión que pasó de tildar de «política de manos caídas» a calificar de «política del caos». Además, anunció: «Se está preparando este domingo un asalto masivo a Ceuta por parte de Marruecos», dijo. Se trata de una narrativa creciente en redes sociales, basada en la detención en territorio marroqui de unas 50 personas por incitar a lanzarse al mar este fin de semana para alcanzar Ceuta, según informaron medios ceutís.

con recursos de la Administración General del Estado. A partir del 150% de la capacidad, sería el Estado el que «de forma directa y con instalaciones propias directas, atendiesen a los menores».

Adriel Perdomo / Efe

Fuentes del Gobierno señalan que hay margen para negociar, pero que el PP no puede pretender que sea el Estado quien asuma la totalidad de la atención con sus recursos. Tampoco que pretenda tener en cuenta la disponibilidad de recursos en base a otras «crisis» pasadas, sin tener en cuenta su aumento en los últimos años. Unas críticas que centran en la propuesta conjunta presentada el martes por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo.

Tras tildar esta propuesta de «fake» y cínica, fuentes socialistas entienden que aleja las posibilidades de acuerdo porque en lugar de buscar puntos de consenso aumentaría el número de exigencias.

# Desórdenes públicos

# El TC da luz verde a la tramitación del primer asunto sobre la amnistía

El pleno empieza a tramitar una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo tras admitir la abstención de Campo

ÁNGELES VÁZQUEZ CRISTINA GALLARDO Madrid

El pleno del Tribunal Constitucional dio el pistoletazo de salida a la tramitación del primer asunto que tiene sobre la mesa en relación con la ley de amnistía: la cuestión de inconstitucionalidad que le elevó el Tribunal Supremo en relación con los delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad por los que fueron condenados dos jóvenes en Girona.

Los 12 magistrados que componen el pleno desde la incorporación de José María Macías al alto tribunal decidieron por unanimidad admitir a trámite la cuestión para tratar de resolver las dudas de constitucionalidad planteadas por los magistrados de la Sala Segunda, que en los casos en los que sí aplican la amnistía, como los desórdenes o la propia desobediencia, consideraron nece-



Juan Carlos Campo.

Alberto Ortega / Europa Press

sario consultar al Constitucional, aunque solo han formalizado de momento la primera.

Fuentes de la corte de garantías han señalado que este tipo de impugnaciones, procedentes de los tribunales (de momento han recibido una del Supremo y dos, del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya), tendrán prioridad frente a la más de la quincena de recursos de inconstitucionalidad que ya se han recibido, aunque no esperan poder resolver sobre el fondo del asunto en ninguna de ellas en el mejor de los escenarios antes de seis meses.

El pleno, además, aceptó la abstención presentada por el magistrado Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, que alegó haberse pronunciado en contra de la constitucionalidad del perdón penal al tramitar los indultos del procés.

26 | España | Jueves, 12 de septiembre de 2024 | el Periódico de Aragón

# Enfrentamiento político

# Sánchez elude reconocer a Edmundo González y negocia con la UE

El Congreso pide sin éxito que el Gobierno acepte al líder opositor, asilado en España, como presidente electo de Venezuela

JUAN RUIZ SIERRA MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentó sacudirse ayer la presión y eludió reconocer a Ed-mundo González como presidente electo de Venezuela. El jefe del Ejecutivo español quiere más tiempo para tratar de encontrar una posición común en la UE sobre la crisis en el país sudamericano.

Criticado por el PP por su supuesta tibieza frente a Nicolás Maduro, Sánchez marcó un calendario para la toma de decisiones. La fecha clave es enero del año que viene, mes en el que está fijada la toma de posesión del presidente de Venezuela. Hasta entonces, como mínimo, el Gobierno no tiene intención de reconocer al dirigente opositor, porque cree que sería un gesto estéril similar al de hace cinco años con Juan Guaidó. La idea con la que trabaja la Moncloa es otra: intentar en los próximos meses, dentro de la UE y trabajando con otros países como Brasil y Colombia, que Maduro abandone el poder de forma pacífica.

«El Gobierno ha pedido la publicación de las actas de las elecciones en Venezuela. No reconocemos la victoria de Maduro y trabajamos por la unidad dentro de la UE que permita un margen mediación de aquí a final de año para que podamos encontrar una salida que vehicule la voluntad democrática expresada en las umas del pueblo venezolano», dijo Sánchez tras detenerse en las críticas del PP por la concesión del asilo a González, reclamado por él mismo ante la posibilidad de acabar en la cárcel en Venezuela. Tras haber defendido con insistencia un gesto así, los conservadores han pasado ahora a acusar a Sánchez de «hacer un favor» a Maduro al colaborar en la salida de Caracas del candidato opositor.

«Si asilamos, porque asilamos. Y si no asilamos, porque no asilamos –concluyó Sánchez–. Si una persona pide asilo y le decimos que no, ¿cuál habría sido la reacción en este caso justificada de la oposición y de la sociedad española? El asilo no deja de ser un gesto de humanidad con personas que están sufriendo la persecución y la represión».

El presidente hará pues caso omiso a la petición del Congreso de los Diputados, que ayer aprobó una iniciativa para «instar al Gobierno a reconocer a Edmundo González Urrutia como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela y, por tanto, como presidente electo y legítimo de Venezuela». El texto, que salió adelante con los votos de PP, Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria, no tiene ningún efecto legal.

En un arranque de curso político marcado por la llegada de González a España el pasado domingo, los populares lograron una mayoría suficiente para aprobar una proposición no de ley en la que piden el reconocimiento del opositor venezonalo, pero también que España trabaje para «asegurar que el 10 de enero de 2025 tome posesión como nuevo presidente de Venezuela».

### Concentración

Tras el intenso debate en la Cámara y la concentración, ayer, de más de 600 venezolanos ante las puertas del Congreso, el PP continuó arremetiendo contra el Ejecutivo en la sesión de control. «Explíquenos y díganos la verdad, ¿por qué ustedes prefieren una dictadura de izquierdas antes que un Gobierno democrático? ¿Hay líderes del socialismo español corrompidos por la narcodictadura de Maduro?», le cuestionó el portavoz del PP, Miguel Tellado, al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

«El Gobierno está en el lugar adecuado con los derechos humanos, con la integridad, con la seguridad de los líderes opositores», respondió Bolaños. Además, desde el Ejecutivo insisten en que todos los ministros de Asuntos Exteriores de la UE pactaron no reconocer ni a Maduro ni a González Urrutia hasta que se publiquen las actas. ■



Edmundo González, en Caracas, el 28 de julio, día de las elecciones.

# Exministro en el Grupo Mixto

# Ábalos se desmarca del PSOE en dos votaciones

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos consumó su advertencia y ayer, hasta en dos ocasiones, vo-

MAY MARIÑO Madrid tó distinto al PSOE en el Congreso. Por un lado, se abstuvo en la iniciativa del PP para reconocer al venezolano Edmundo González como presidente electo, mientras los socialistas optaron por el rechazo.

Y, por otro, se inclinó también por la abstención en la moción del PP sobre la financiación autonómica, en la que se critica el acuerdo firmado por el PSC y ERC, y a la que el PSOE votó en contra.

Hace unas semanas, tras conocerse el resultado de la auditoría impulsada por el ministro Óscar Puente a raíz de la trama Koldo durante el mandato de Ábalos en Transportes, el hoy diputado del Grupo Mixto avisó de que no sería tan «seguidista» en las votaciones de iniciativas y avisó al Gobierno de que ya no podrá «dar por seguro» que va a seguir votando igual que los diputados del grupo socialista. En cuanto se ha reanudado el periodo parlamentario, Ábalos ha votado diferente al PSOE hasta en tres ocasiones. A las dos de ayer se suma que el martes en una iniciativa a propuesta del PP para reformar la ley electoral, a la que el PSOE votó en contra, el exdirigente socialista optó por la abstención. En ningún caso su voto era decisivo.

Es la primera vez que Ábalos actúa de este modo desde que su partido le suspendiera la militancia y le pidiera abandonar el escaño el pasado marzo. Su negativa le llevó a formar parte del Grupo Mixto. Desde entonces, el PSOE tiene en trámite su expediente de expulsión, pero aún no ha tomado una decisión final. Mientras, el caso sigue abierto en los tribunales.

## Caso Gómez

Jimmy Vilalta / Europa Press

# La fiscalía pide investigar por prevaricación al juez Peinado por citar a Sánchez

CRISTINA GALLARDO ÁNGELES VÁZQUEZ Madrid

La Fiscalía de Madrid ha emitido un informe en el que solicita
la admisión de la querella presentada por el presidente del
Gobierno Pedro Sánchez —a
través de la Abogacía del Estado— contra el juez Juan Carlos
Peinado, al que acusa de prevaricar al llamarle a declarar en la
causa en la que mantiene imputada a su esposa, Begoña
Gómez, por tráfico de influencias y corrupción entre particulares, sin que existan indicios
para ello.

En su escrito, que firma la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, se señala que la decisión de llamarle a declarar como testigo puede entenderse a priori como «arbitraria e injusta» cuando «falta una fundamentación jurídica razonable» por parte del magistrado para justificar la toma de declaración en Moncloa.

### Motivación jurídica

«En momento alguno se motiva jurídicamente, en definitiva, la conveniencia y utilidad de la diligencia, ni por qué, entre las dos modalidades de comparecencia previstas en la ley, opta por aquella que expone más a la institución que representa la persona llamada a declarar», señala el ministerio público en su escrito. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 no permitió al presidente responder por escrito y se desplazó personalmente hasta la sede de la presidencia del Gobierno para la toma de declaración. Ello determina que el Tribunal Superior de Madrid deba admitir la querella.

Recientemente, Sánchez amplió su querella inicial contra el juez, tras conocerse el auto en el que el juez rechazaba la petición de la Fiscalía para que no sean entregadas a las partes copias de su declaración en Moncloa del pasado 30 de julio, cuando silencio respecto de su mujer. En este auto, Peinado señalaba que podían sacarse «conclusiones» de la negativa a declarar del presidente del Ejecutivo.

el Periódico de Aragón Jueves, 12 de septiembre de 2024 Publicidad | 27

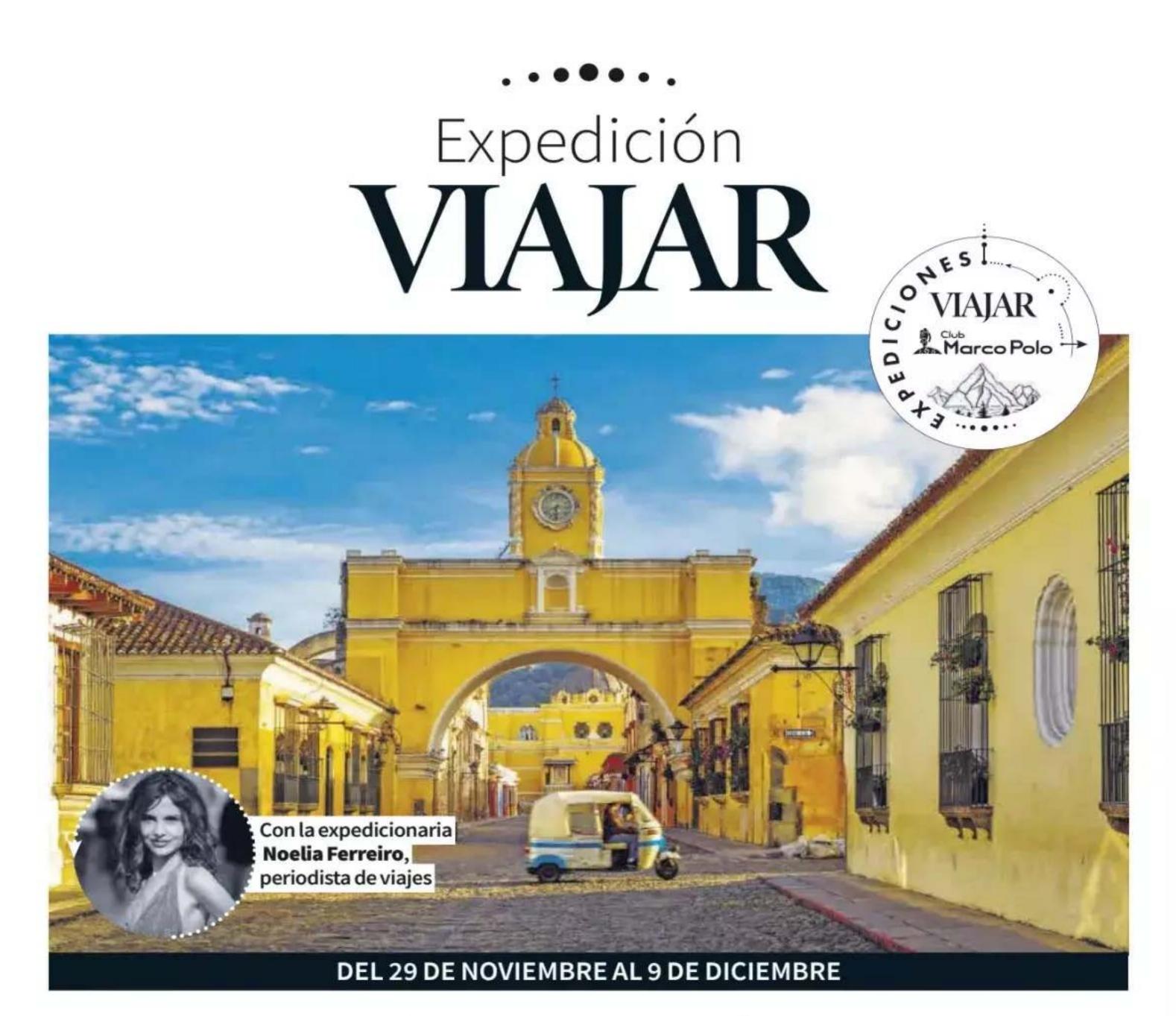

# ···• Guatemala •••••

El país de la eterna primavera Ruinas perdidas, ciudades coloniales y volcanes majestuosos

> Infórmate e inscríbete en: https://www.club-viajar.es/expediciones

## La carrera a la Casa Blanca

# La batalla electoral se recrudece tras la victoria de Harris sobre Trump

La falta de propuestas específicas de los candidatos en el debate mantiene a los indecisos sin decantarse e intensifica la ajustada pelea hasta el 5 de noviembre

IDOYA NOAIN Filadelfia

En un acto solemne en Nueva York en el aniversario de los atentados del 11-S, ayer por la mañana, Donald Trump y Kamala Harris se dieron un educado apretón de manos. Es posiblemente la única muestra de civismo que se puede esperar entre los dos aspirantes a la presidencia de Estados Unidos en los 55 días que quedan de campaña hasta las elecciones del 5 de noviembre, menos aún para que arranque el voto anticipado. Porque la batalla entre los dos, una lucha encamizada y que las encuestas confirman tremendamente ajustada, se ha recrudecido.

Lo ha hecho especialmente tras el feroz debate del martes en Filadelfia, un encuentro que Harris abrió también acercándose a estrechar la mano de Trump y, literal y figuradamente, presentándose tanto a su rival, con el que se encontraba por primera vez cara a cara, como a la parte del país que sigue considerándola una incógnita. Y aunque nadie, salvo el propio Trump, cuestiona que fuera la demócrata la ganadora de ese duelo, también es cierto que el impacto real del debate está por ver.

La clave de la incertidumbre son los indecisos, especialmente los que aún no tienen claro qué votarán en los siete estados bisagra que decidirán quién ocupa el Despacho Oval: Arizona, Nevada, Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Y los primeros sondeos realizados tras el debate ayudan a entender por qué ni los demócratas se entregan a la euforia, conscientes además del coste que el exceso de confianza ya tuvo en 2016 cuando la candidata frente a Trump era Hillary Clinton, ni los republicanos al desespero, aunque muchos (no el propio candidato) asumen el golpe.

El consenso es que Harris se mostró más «presidencial». La intensa preparación que había realizado antes del debate y la disciplina que mostró en los más de 90 minutos de cruce contrastaron con la pérdida de control de Trump, topado con una rival más



Decenas de personas siguen el debate entre Harris y Trump en una pantalla gigante en San Francisco.

La preparación y la disciplina de Harris contrastaron con la pérdida de control de su rival republicano formidable de lo que esperaba y que está en las antípodas de Joe Biden, que se hundió solo en el primer debate presidencial en junio desatando la tormenta que acabó con su renuncia.

Pero la estrategia de Harris de dejar que Trump se retratara y alejara a votantes moderados al reincidir en sus declaraciones más 
conflictivas y también estrambóticas (de insistir en que ganó las 
elecciones del 2020 a minimizar la 
gravedad del asalto al Capitolio 
hasta mentiras y bulos sobre demócratas que «ejecutan a recién 
nacidos» o inmigrantes haitianos 
que «se están comiendo los perros 
y gatos» ) dejó también sin especificar buena parte de las propuestas 
que plantea la demócrata.

En un país donde uno de los lamentos más comunes es que la situación económica personal ha empeorado en los últimos tres años y medio con los precios disparados, esa concreción es lo que le piden muchos votantes a Harris para dar el paso de votarle. Son también medidas específicas lo que demandan quienes tienen la inmigración y la seguridad como principales motores de voto.

No es que en el debate Trump diera en contraste propuestas específicas. De hecho, uno de sus puntos bajos llegó cuando ante un interrogante sobre sus planes para reemplazar la reforma sanitaria de Barack Obama replicó con un vago: «Tengo conceptos de un plan». Y al final para los dos quedó abierto el interrogante de cómo funcionarán con un Congreso posiblemente de nuevo de mayorías exiguas o cómo financiarán o el impacto que tendrán su propuestas: dar ayudas a familias y peque-

ños negocios en el caso de Harris e imponer aranceles a todas las importaciones en el caso de Trump.

En el debate Trump no pareció seguir estrategia alguna, desbordado y a la defensiva. Frente a una Harris que lanzaba un puente a los votantes conservadores decepcionados con el expresidente, usando como modelo el apoyo que le han mostrado Dick y Liz Cheney, Trump era el político de los últimos nueve años, el mismo que ha conseguido rechazo pero también una base extremadamente fiel que no le va a abandonar pase lo que pase, haga lo que haga y diga lo que diga, una fuerza que quizá considera suficiente para ganar. Y posiblemente el mejor golpe que lanzó a Harris llegó en su declaración final, cuando planteó por qué no ha hecho nada de lo que promete ahora cuando ha estado tres años y medio en el gobierno. Pero para entonces el duelo había acabado.

Gabrielle Lurie / AP

El que cuenta es el que los dos van a seguir librando ahora. No será, posiblemente, cara a cara y en

# Trump está «menos inclinado» a celebrar el segundo cara a cara que quieren los demócratas

otro debate, porque los demócratas lo quieren pero Trump dijo ayer en una llamada a Fox News estar «menos inclinado» a celebrarlo. Y la única cita que está segura de momento es la de los dos candidatos a vicepresidente, el demócrata Tim Watz y el republicano J. D. Vance, el 1 de octubre en CBS.

### Semanas cruciales

La lucha entre Harris y Trump se va a librar en las próximas semanas cruciales donde importa. Parte fundamental es el despliegue de la organización sobre el terreno buscando la movilización, un aspecto en el que los demócratas están mostrando ventaja y donde deficiencias republicanas ya han hecho saltar alarmas entre algunos estrategas conservadores. Otra parte vital se desarrollará en el espacio publicitario en los estados bisagra, donde se avecina una inundación torrencial de mensajes. Y algunos se habrán visto inclinados a Harris por su firme postura en defensa del aborto y los derechos reproductivos, o incluso por el respaldo a la demócrata que, tras el debate, dio por fin Taylor Swift, fenómeno social y cultural con 283 millones de seguidores (solo en instagram). Pero otros muchos siguen sin decidirse y son, dado el modelo electoral de EEUU, el jurado más determinante. Parece que, incluso tras el debate, están lejos de haber alcanzado un veredicto unánime.

Internacional | 29 el Periódico de Aragón Jueves, 12 de septiembre de 2024

> Kamala Harris, vicepresidenta y candidata demócrata, ayer du-

> > rante el debate.

### LA CARRERA A LA CASA BLANCA

La candidata demócrata exhibió en el cara a cara un claro dominio de los temas expuestos y aprovechó los fallos en el discurso de su rival hasta descolocarlo. Pareció que incluso se lo estaba pasando bien.

Harris, certera y sin perder la sonrisa

> **IRENE BENEDICTO** Barcelona

Encuestas y analistas coinciden en que la candidata demócrata Kamala Harris fue la clara vencedora del debate presidencial a las elecciones de EEUU. Si en el posdebate se hablaba de Donald Trump, es que Harris había hecho un buen trabajo, y viceversa, decían algunos analistas políticos en las vísperas del encuentro. De la misma manera que los focos se cernieron sobre la desastrosa actuación del presidente Joe Biden en el anterior debate -y por ende, pasó a segundo plano la pobre actuación de Trump-la misma lógica se aplicaba a este choque de nuevas caras. En efecto, todos los focos están puestos en las mentiras y las salidas de tono de Trump, algo que estaba en los planes de Harris: dejarlo en evidencia.

Establecer la agenda del debate es tan importante como establecer la agenda política. Algunos de los temas candentes que eran clave para los dos, como inmigración y aborto, lucieron más para Harris. La vicepresidenta supo poner a Trump contra las cuerdas: calificó su postura sobre el aborto de «insulto a las mujeres de Estados Unidos» y afirmó que había conocido a mujeres de todo el país cuya salud y vida se habían visto amenazadas por las restricciones al aborto. Además, Harris puso sobre la mesa otros temas incómodos para Trump, como el asalto al Capitolio, al que él mismo animó, o sus vínculos con líderes autoritarios, desde Putin hasta los talibanes.

Entre los planes de Trump estaba acusar a Harris del legado de Biden que considera (exageradamente) negativo en el plano económico. Harris tenía la respuesta clara: «No está compitiendo con Joe Biden, está compitiendo conmigo». De esta forma, la vicepresidenta daba con una salida elegante en la que no menospreciaba al que sigue siendo su jefe, mientras que se centraba en reivindicarse como la persona al cargo ahora.

Trump habló más minutos que Harris, pero eso no fue una ventaja. Las intervenciones de ella fueron más certeras. Esta estrategia ya se

había empezado a perfilar en las últimas semanas, cuando a Harris se le preguntó sobre las declaraciones de Trump en las que la acusaba de identificarse comomujernegracon fines partidistas, Harris respondió «sin comentarios», en lugar de entrar al trapo. Así, en el debate, tampoco entró en las acusaciones de Trump sobre cómo el padre de Harris, académico de la Universidad de Berkeley, favorecía ideas marxistas en los años 60, algo que pretendía ser un argumento definitivo de cómo la vicepresidenta es una extremista de izquierdas.

Sonrisa burlona

Desde el primer momento en que se estrecharon las manos, la vicepresidenta quiso explicitar que era la primera vez que lo hacían. «Kamala Harris», dijo ella, presentándose a sí misma. «Diviértete», le respondió él. Y lo cierto es que la vicepresidenta pareció que lo pasaba bien, a juzgar por su sonrisa, a ratos satisfecha, a ratos burlona. En cambio, Trump, pareció agresivo y desesperado, chillándole al micrófono y evitando mirar a los ojos a su rival. Ella, sabedora del poder del lenguaje no verbal y disciplinada con su preparación, usó gestos como ponerse la mano debajo de la barbilla para mostrar su incredulidad a diferentes argumentaciones tramposas que él hacía mientras que Trump apretaba los labios con tensión. Y la carcajada de Harris, de la que Trump se ha burlado repetidamente, fue de nuevo un aliado de la demócrata para demostrar los disparates del republicano. ■

Acostumbrado a dominar el lenguaje televisivo, el líder republicano estuvo repetitivo e incoherente en el debate. En horario de máxima audiencia, la pantalla lo mostró como un producto agotado.

# Trump, devorado en directo

RICARDO MIR DE FRANCIA Barcelona

El animal televisivo por excelencia fue devorado por la pantalla. De forma inapelable y devastadora. La misma televisión que ha convertido la política en puro entretenimiento, no muy distinto en su formato y fondo a los duelos entre concursantes de un reality show, encontró en Donald Trump a un producto agotado. Aburrido, incoherente, apocalíptico. Repetitivo como un disco rayado y sin un solo conejo en la chistera, salvo para los chistes dedicados al saliente Joe Biden y sus inagotables vacaciones en la playa.

> bate de Filadelfia. El republicano se inmoló figurativamente en directo. Bastaron 90 minutos para que el minotauro catódico se comiera al más aventajado de

la demócrata brillaratodalanoche. Estuvo serena y a menudo persuasiva, el único adulto en la habitación. Mejor cuando se salió del guion que cuando repitió las frases estudiadas de sus spin doctors. Demasiado encorsetada enton-

cifrar el código para que el rey que-

dara completamente desnudo. Poco más que una carcasa hueca.

Aranceles a discreción y expulsión masiva de millones de emigrantes. Pero ni un plan para ejecutarlos ni una sola argumentación cabal para explicar sus beneficios. (De eso se encargan los arquitectos de las 900 páginas de su Proyecto 2025, a los que no quiso reconocer pese a haber participado en su elaboración 140 figuras allegadas que trabajaron en su Administración, según CNN).

### Sin argumentos ni respuestas

Esa dinámica adoptó tintes de sonrojo cuando Harris le dijo que, en nueve años conjurándose para reemplazar Obamacare, ni él ni su equipo han sido capaces de presentar un plan alternativo. Respondió que - nueve años después - siguen estudiándolo. O cuando no supo qué contestar a los moderadores que le instaron a explicar los pasos que desplegará para esa paz en Ucrania que promete conseguir en el rato que se tarda en hacer una tortilla, cómo hacían los viejos charlatanes de las ferias.

Con el zurrón vacío de datos, hojas de ruta o la más mínima demostración de conocer los rudimentos y complejidades que esconden los grandes desafíos del país, a Trump no le quedó otra para llenar el estruendoso vacío que echar mano de sus cotidianas fabulaciones distópicas y probadamente falsas. Habló de emigrantes que se comen a perros o de un liderazgo demócrata supuestamente conforme «con ejecutar bebés» tras su nacimiento, a colación de un segmento sobre el aborto. Y entre medio les dio la razón a aquellos que lo ven como un «títere de Vladimir Putin», al ser incapaz de decir si quiere que Ucrania gane la guerra.

A Harris le bastó decir si quieren otros cuatro de «eso». De enfrentamiento teledirigido con sus vecinos. De un presidente que se pasa el día atizando a amplios sectores de la población, incluidas sus vacas sagradas como los militares, y rociando con gasolina la convivencia.



30 Internacional Jueves, 12 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

## Polémica sesión en el Senado

# México aprueba la reforma que permite elegir a los jueces por voto popular

El partido de López Obrador saca adelante el cambio constitucional con el apoyo de un tránsfuga • La oposición ve en peligro la independencia judicial

EL PERIÓDICO Ciudad de México

Tras unas 12 horas de un intenso debate, interrumpido por la irrupción de manifestantes en la Cámara y un intento de la oposición de tomar la tribuna, el Senado mexicano aprobó en los primeros minutos de ayer la cuestionada reforma del Poder Judicial que a partir de 2025 permitirá elegir a los jueces por voto popular.

La reforma propuesta por el Gobierno del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, que implica enmendar la Constitución, fue aprobada con 86 votos a favor del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), y 41 en contra de los partidos de oposición Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

Tras esa votación los senadores iniciaron el debate en lo particular de 60 artículos reservados en el dictamen de la reforma, que se habían de discutir durante la madrugada de ayer. El oficialismo buscará ahora replicar el mismo modelo de reforma en los congresos de los 32 estados de México.

#### Intensa jornada

En una sesión que acabó en la antigua sede del Senado mexicano, en el
Centro Histórico de la capital, custodiada fuertemente por decenas
agentes de la policía, los senadores
de Morena y aliados, junto con los
opositores, discutieron amplia y
fuertemente la polémica reforma. A
la supermayoría oficialista en el Senado le faltaba un voto para los 86
que exige la mayoría calificada, dos
terceras partes de 128 senadores,
pero el senador opositor Miguel Ángel Yunes, del PAN, votó a favor y la
reforma pudo salir adelante.

La larga jornada fue interrumpida durante la tarde por un grupo de opositores a la reforma judicial que irrumpieron entre agresiones y empujones en el Senado para intentar detener la aprobación del texto, lo que obligó a los legisladores a tras-



Manifestantes en el Senado mexicano, el martes.

ladarse a la antigua sede de la Cámara alta para continuar con su sesión legislativa.

Los manifestantes accedieron hasta el pleno del Senado, donde gritaron consignas y reventaron la sesión en curso, que debió trasladarse a la antigua sede de esa Cámara, donde también trataron de ingresar y en cuyas inmediaciones protagonizaron choques y escaramuzas con policías. El grupo de manifestantes se identificó como trabajadores del Poder Judicial, los cuales cumplen un paro de labores desde hace casi tres semanas en protesta por esta reforma.

En un último intento por frenar la discusión de la reforma judicial, los senadores del PRI, PAN y MC intentaron tomar la tribuna del Senado, pero los legisladores de

Madla Hartz / Efe

## Trabajadores contrarios a la medida irrumpen entre agresiones en la Cámara alta

Morena y aliados lo impidieron.

La reforma judicial, que también crea un órgano disciplinario para vigilar las sentencias que dicten, es vista por sus detractores como un intento de vulnerar la independencia judicial, la democracia mexicana y la división de poderes. Las críticas no solo han provenido de la oposición mexicana, sino de organismos de la ONU, asociaciones como Human Rights Watch, organizaciones internacionales de abogados y los socios del tratado de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá.

Rayner Pena / Efe

# Crisis en el país sudamericano

# El Parlamento venezolano llama a romper relaciones con España

El presidente de la Asamblea Nacional tacha de «atropello» el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como dirigente electo

ABEL GILBERT Buenos Aires

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, propuso ayer romper «de inmediato» todas las «relaciones diplomáticas, comerciales y consulares» con España después de que su Congreso de los Diputados reconociera como presidente electo al opositor Edmundo González Urrutia. Lo que dice Rodríguez es palabra santa porque interpreta los deseos de Nicolás Maduro. Y si bien propuso que la iniciativa pase por ciertos canales formales, entre ellos la Comisión permanente de Política Exterior del Congreso, se espera que sea aprobada en breve. Rodríguez se mostró a su vez a favor de que en la resolución se incluyera el cese de los vuelos comerciales entre Madrid y Caracas de las líneas aéreas españolas.

«Este es el atropello más brutal de España contra Venezuela desde los tiempos en que luchamos por nuestra independencia. Eso que hizo hoy el Congreso de los Diputados es una declaración de guerra contra Venezuela y contra el Gobierno legítimamente constituido», dijo el legislador y psiquiatra que suele no solo hablar en nombre de Maduro sino encabezar las negociaciones con la oposición y delegaciones de Estados Unidos.

El presidente de la AN no disimuló el malestar del Palacio de Miraflores. « Es un atropello, una barbaridad, una indecencia, irrespeta el derecho internacional. ¿Acaso ellos hubieran acogido con beneplácito si Venezuela hubiera dicho que aprobaba la consulta para que Cataluña y el País Vasco fueran independientes? Ni el Gobierno ni el Estado venezolano se



Jorge Rodríguez, presidente de la AN de Venezuela, en una imagen de archivo durante una rueda de prensa

inmiscuye en cuestiones de otros países». A su vez, amenazó con revelar las conversaciones bilaterales que facilitaron la salida del país de González Urrutia en la noche del sábado pasado. « Nicolás Maduro tiene nombre y palabra y, en consecuencia, si es necesario, vamos a mostrar a Venezuela y al mundo lo que el presidente Nicolás Maduro denominó el lunes secretos de Estado, para que el mundo vea quién tiene palabra y quién es el indecente». ■

# Viaje al país asiático

# Sánchez pide que la **UE reconsidere los** aranceles al coche eléctrico chino

«Las guerras comerciales no interesan a nadie», afirma el presidente del Gobierno

EL PERIÓDICO Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró partidario de «reconsiderar» la posición de los estados miembros de la Unión Europea y también de la Comisión Europea sobre los aranceles al coche eléctrico chino. «Creo que todos nosotros necesitamos reconsiderar nuestra posición», señaló el jefe del Ejecutivo en una rueda de prensa en el país asiático, donde se encuentra de viaje oficial. Así, pidió ser «constructivos» y buscar una solución que pase por un compromiso entre la UE y China.

«No necesitamos otra guerra, en este caso una guerra comercial», añadió Sánchez, que también expresó a las autoridades chinas su «sorpresa» por haber involucrado posibles sanciones al sector del porcino español en este conflicto comercial del automóvil eléctrico. «Las guerras comerciales no interesan a nadie y creo que la población china y el Gobierno chino son muy conscientes del valor que tiene el sector porcino, así que vamos a seguir trabajando por tender puentes», indicó. En esta

misma línea, al ser preguntado sobre si después de su viaje puede enviar un mensaje de tranquilidad al sector porcino español, dice que la negociación continúa abierta pero «puede tener la garantía de que el Gobierno de España va a defender sus intereses».

### «Amenaza de perjuicio»

En julio, la CE comenzó a aplicar aranceles provisionales a los coches eléctricos chinos, después de determinar que la cadena de valor de estos vehículos se beneficia de «subvenciones desleales» que están causando «una amenaza de Alemania apoya perjuicio económico» a los productores europeos.

En concreto, se determinó la imposición de aranceles adicionales a la importación del 17,4% al fabricante BYD, del 19,9% a Geely, del 37,6% a SAIC y del 20,8% a otros productores. Después de eso China respondió con el anuncio de aranceles al porcino y al brandi, y con el anuncio de una investigación antisubsidios contra algunos productos lácteos importados desde la UE, una medida que afecta especialmente a Francia, Italia, Dinamarca, Países Bajos y España.

La opinión de Sánchez a favor



Pedro Sánchez, en la inauguración de la Reunión Empresarial España-China, en Shanghái, el martes.

las declaraciones, que reflejan «una dirección de empuje que compartimos»

de reconsiderar la posición de la UE sobre el coche eléctrico chino para evitar una guerra comercial ha encontrado eco en medios internacionales, como el británico Financial Times. Desde Alemania, un portavoz del canciller alemán, Olaf Scholz, saludó ayer las decla-

Berlín siempre ha participado de esa opinión: «El Gobierno (alemán) expresó muy pronto su escepticismo con respeto a los planes de la UE y ha dejado claro que celebra mucho que en paralelo a la preparación de los aranceles haya todavía conversaciones entre el Gobierno chino y la UE para evitar los aranceles», dijo el portavoz, Steffen Hebestreit, en una rueda de prensa en Berlín.

«Nada ha cambiado en nuestra posición. Si otros países europeos también se dan cuenta de que (los aranceles) no benefician en nada a nuestra industria, eso solo pue-

Europa Press

raciones de Sánchez y resaltó que de ser positivo», destacó, al ser preguntado por las palabras de Sánchez. Hebestreit rehusó confirmar si Scholz y su homólogo español se comunicaron al respecto antes de que Sánchez viajase a China, pero reiteró que las declaraciones de este último reflejan «una dirección de empuje que compartimos».

Alex Plavevski / Efe

El portavoz reiteró una vez más que para Berlín es necesario alcanzar un acuerdo con Pekín «que satisfaga a ambas partes» y pidió no especular con qué ocurrirá si esto no es posible y los aranceles a los vehículos eléctricos chinos entran en vigor. ■

# Moda

# Inditex asegura vender el 20% más en España con el 27% menos de tiendas

La compañía ganó 2.768 millones en el primer semestre de su año fiscal, un 10% más

CELIA LÓPEZ Madrid

Óscar García Maceiras, el consejero delegado de Inditex, destacó el desempeño de la compañía en el mer-

cado doméstico y subrayó la «satisfacción» del grupo con el crecimiento en España, con un alza de ventas del 13% en 2023 y donde con un 27% de tiendas menos entre 2019 y 2023 se ha vendido un 20% más. Así se pronunció el directivo

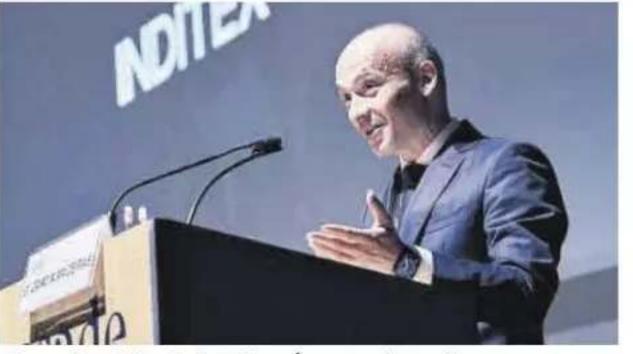

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

durante la conferencia con analistas que se celebró tras la presentación de resultados ayer. También aseguró que el modelo integrado de venta digital y física permite a la compañía aprovechar oportunidades de crecimiento en todos los

mercados. García Maceiras también detalló los planes de la empresa para aumentar su capacidad logística e invertir hasta 1800 millones entre 2024 y 2025. Además, se anunció la llegada de la plataforma para prendas de segunda mano y reparación del grupo, Zara Pre-Owned, en Estados Unidos para finales de octubre de 2024. Esta iniciativa, pensada para alargar la vida útil de las prendas, ya está presente 16 países europeos. Además, el grupo textil lanzará el live streaming de Zara en España en las próximas semanas, tal y como ya ha hecho en EEUU, Francia, Italia o el Reino Unido tras lanzarlo en China en 2023.

Inditex ha registrado un beneficio neto de 2.768 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2024-2025 (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), lo que supone un incremento del 10,1% respecto al mismo periodo de un año antes, según informó ayer la compañía, que vuelve a lograr nuevos récords con sus resultados, aunque con crecimientos más moderados. ■





el Periódico



Conoce la magia de Andalucía a través de sus vinos tintos.

### Viñedo a 1200m de altura en Granada

Piedras Blancas Garnacha 2019 DOP Granada

Garnacha

### Desde Alemania a la Serrania de Ronda

Finca Sanguijuela 2016

DO Sierras de Málaga-Serranía de Ronda Tempranillo, cabernet sauvignon y merlot

### Tintilla de Rota de suelos de albariza

Quadis 2022

Vino de la Tierra de Cádiz Syrah, cabernet sauvignon y tintilla de Rota



## COMPRA ESTA SELECCIÓN O HAZTE SOCIO DEL CLUB DE VINOS

para recibirla sin gastos de envío y, además, tener estas ventajas:

- REGALO DE BIENVENIDA para nuevos socios y socias
- PRECIOS EXCLUSIVOS solo en Casa Gourmet
- SIN GASTOS DE ENVÍO para socios en la selección de vinos mensual
- SIN PERMANENCIA. Puedes anular la entrega del 1 al 5 de cada mes











# **ISABEL GIMÉNEZ**

## Jueza de familia, integrante de la Asociación Mujeres Juezas de España

«Diez menores asesinados en lo que va de año por violencia vicaria son muchos», denuncia esta jueza barcelonesa, que se ha hecho popular al estrenar una fórmula inédita: explicar a los niños en un lenguaje entendible las sentencias que ha dictado.

# «A los niños que dicen 'tengo miedo' hay que escucharlos más»



Isabel Giménez, en el patio del edificio histórico de la Universidad de Oviedo.

JUAN A. ARDURA

#### — Un destacado futbolista, Vinicius, ha reabierto el debate sobre el racismo en este país. ¿Y el machismo? ¿Cree que España lo es en 2024?

 Creo que hay personas machistas y también que en España se está haciendo mucho por y para la igualdad. Como sigue habiendo personas machistas hay que trabajar en la igualdad. La igualdad no se alcanza de un día para otro, es algo que hay que educar. Yo soy de la Asociación de Mujeres Juezas de España y trabajamos en un proyecto muy bonito, que se llama Educando en la igualdad. Vamos a los colegios para enseñar que en justicia también puede haber igualdad, enseñar cómo funcionan los abogados y también qué nos encontramos a veces en situaciones normalizadas, machistas, que es preciso combatir desde la educación.

#### — ¿Qué le parece un caso como el que se conocía días atrás del alcalde de Vita (Ávila), apoyado incluso por vecinos?

— Él decía que era una canción de su pueblo... Cuando una persona ostenta un cargo político tiene una proyección que no es solo personal, como podemos tener en nuestra vida privada, sino también pública en la que se debe ser muy cuidadoso, incluso con las canciones de los pueblos, incluso en días de fiesta.

#### Vamos, que no hay licencia para algo así, ni disculpa posible.

 Uno mismo tiene que autocensurarse y cuando no lo hace, pues darse cuenta de que se ha equivocado.

#### — Es jurista desde hace más de veinte años. ¿En qué ha cambiado la respuesta judicial a la violencia de género en ese tiempo en España?

— Muchísimo, ha cambiado y mejorado mucho, pero tenemos mucho que mejorar. Ha cambiado porque lo que antes era normalizado y
banalizado ya no lo es. La violencia
es uno de los problemas que se banalizaba. «¡Qué va! No es tan importante, no te han matado, no te
han dado una paliza o no te han
mandado al hospital». Hoy en día
ya no se banaliza o cada día menos.
Tenemos muy buenas leyes, tenemos muy buenos profesionales,
pero tenemos que seguir avanzando para ser mejores todavía.

### — ¿El caso Rubiales, ocurrido hace ahora un año, es reflejo de ese cambio?

— Probablemente eso hace unos años hubiera sido mucho más normalizado. Sí, totalmente. Yo creo que esa agresión antes se hubiera interpretado como se la tomó él, como un besito robado, que no es nada. Es importante ver cómo la sociedad también se revela contra estos estereotipos que ya cada vez se los creen menos.

### — ¿Es muy diferente la situación de España a la de los países de nuestro entorno, de Europa, en materia de violencia de género?

— España es muy pionera en temas de igualdad y de género, pero nos falta una cosa que en otros países creo que no les falta tanto, la necesidad de que se invierta en justicia. Es decir, faltan medios materiales, faltan medios personales. En este momento hay un déficit estructural de más de 500 jueces. España invierte en la Agencia Tributaria, pero no invierte en justicia. Y hay que empezar a hacerlo si queremos una justicia de calidad y queremos que el justiciable realmente esté protegido.

### — Usted se hizo popular por sus cartas a menores, en las que les explicaba de manera entendible para ellos, sin tecnicismos, las razones de sus sentencias y resoluciones. ¿Son los niños y las niñas las víctimas silentes de la violencia de género?

— Totalmente. A los niños, niñas y adolescentes no se les escucha, no se les oye y no se les tiene en cuenta en muchísimas ocasiones, en demasiadas ocasiones. Claro, cuando hablamos de violencia vicaria, lo que acaba saliendo en la prensa son los niños y niñas asesinados este año que, a fecha del 5 de septiembre, son diez, son muchos. Y además de esos casos, de gran riesgo, hay más de un millar en riesgo alto y medio

#### — ¿Qué falla para llegar a esas cifras?

 Nadie se pone a examinar todos los riesgos que sufren los niños que efectivamente están viviendo y conviviendo con esa violencia de género. Muchas veces las medidas se toman solo respecto a la madre, pero no se tiene en cuenta en los niños y niñas. Ahora hay una ley que obliga a que no haya visitas y, si no, que se justifiquen, pero no podemos banalizar la violencia respecto a los niños. Si un hombre es violento contra la madre, puede ser también violento contra los niños. Y hay una cosa que empieza a preocupar, algunas voces ya advierten que cuanto mayor es la protección hacia la mujer, más expuestos están los niños, porque son, al final, el eslabón débil de esa cadena de violencia.

#### — ¿Hasta dónde debe llegar el marco jurídico en la defensa de ese eslabón más débil?

 Necesitamos ya que se cumpla la ley integral de protección a la infancia y a la adolescencia contra la violencia, la Lopivi, que el 25 de junio cumplió tres años. Que se cumpla la creación de los tribunales de infancia, que proteja a los niños y adolescentes de este país. Hacen falta los medios económicos y personales necesarios para poner en marcha estos tribunales. Hay mucho que hacer, como la especialización de las audiencias provinciales en infancia y en violencia, que lleguen allí también los especialistas. No puede ser que temas de violencia de género los estén viendo a veces jueces que no son especialistas en violencia de género, o que los futuros de infancia no sean expertos en ese ámbito. ■

el Periódico de Aragón

## Estudio

Uno de cada cuatro estudiantes ha sufrido 'bullying', según una encuesta de la FELGTBI+. El 64% de los centros no imponen castigo a los abusadores.

# El acoso en la escuela a las personas LGTBI+ se enquista

MARIA G. SAN NARCISO Madrid

Cuando tocaba hacer grupos para los partidos que echaban en la clase de Educación Física, a Bárbara Pérez la dejaban la última. En su clase había una broma interna sobre a quiénes les tocaría jugar con ella y, por tanto, fastidiarse. Una vez la invitaron a una comunión solo para reírse de ella. La dejaron sola. Un patrón que se repitió durante algunos cursos de educación primaria, hasta que todo explotó cuando tenía unos 12 o 13 años. Fue entonces, asegura, cuando ocurrió un «episodio más gordo». Estaba en un campamento de verano que organizaba el colegio en el que estudiaba en Salamanca. Las bromas empezaron a volverse más pesadas hasta que aquello dejó de definirse como tal. Tras ver algunas amenazas pintadas por paredes de la habitación que compartía con

otras chicas, y al notar que la cosa iba a más, avisó a los monitores, que comenzaron una investigación sobre el tema. Descubrieron que le habían echado insecticida en una cantimplora que iba a usar esa misma tarde. Por suerte no llegó a beberlo, pero su familia dijo que hasta aquí.

Sus padres hablaron con la dirección del colegio para que expulsaran a las niñas, las mismas que llevaban años acosándola, pero la única solución que les ofrecieron consistía en cambiar de clase a las culpables. No conforme con esta medida, su familia interpuso dos denuncias que no llegaron a ningún lado. Una iba dirigida a colegio, pero como el episodio había ocurrido en el campamento -pese a que estaba organizado por el mismo centro- no fue a más. La otra era para las niñas. Al tener menos de 14 años, también se quedó ahí. «Las bromas o el acoso que sufría eran insoportables. A



Varias niñas observan el patio de recreo de su colegio.

principios de secundario tuve que cambiarme», asegura Bárbara.

A sus 20 años, forma parte de ese 23% de la población LGTBI+ que ha sufrido actos de odio en su etapa escolar, según una encuesta que acaba de presentar la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), con datos inéditos de la agencia 40db. Son una de cada cuatro personas (25%) en la franja de edad de entre 18 y 24 años, la que corresponde a la Generación Z.

Según el CIS, dos de cada 10 estudiantes se identifican como LGTBI+. El COGAM (Colectivo

LGTB+ de Madrid) eleva el porcentaje al 26% en esta comunidad. En total, según los datos de la FELGTBI+, en España habría unas 800.000 personas del colectivo que estudian ESO, Bachillerato y FP. Sin embargo, más del 20% nunca ha sido visible en las diferentes etapas educativas, una cifra que se incrementa hasta la mitad de la población en enseñanzas de secundaria. El abandono escolar en este colectivo es casi seis puntos mayor que entre quienes no pertenecen al mismo.

En más de la mitad de los casos

(64%) el centro educativo en el que estudian no hace -o no hizonada. Como el de Bárbara. Asegura que no hubo ningún castigo para el grupo de chicas que la acosaban. Ellas terminaron sus estudios ahí mientras que a Bárbara le tocó cambiarse. Con el tiempo conoció otros casos como el suyo, de estudiantes más mayores o más jóvenes que sufrieron bullying allí sin ninguna tipo de consecuencia para los abusadores. «En mi colegio se repite el patrón y los profesores no hacen nada», denuncia.

Edgar Sapiña Machado / Efe

# Macrojuicio en Francia

La policía revela que el procesado participó en las agresiones de al menos otro hombre a su mujer, que también fue drogada.

# Pélicot inspiró a otros hombres para que sedaran y violaran a sus esposas

**LETICIA FUENTES** Pans

El primer grupo de acusados del caso Pélicot fueron llamados ayer al tribunal, donde escucharon la declaración de varios policías y de

la mujer de uno de los acusados, Jean-Pierre Marechal, víctima del mismo modus operandi de Pélicot: fue drogada y violada por su propio marido. El principal acusado y cabeza de la trama, Dominique Pélicot -quien drogó durante 10 años a su mujer, Gisèle, para que poste-

riormente decenas de hombres desconocidos la pudieran violarno estuvo presente tras esgrimir problemas médicos.

Cuatro policías aportaron sus pesquisas sobre el primer grupo de acusados, entre los que se encuentra Jean-Pierre Marechal, también



Gisèle Pélicot llega al juicio, ayer.

conocido como Rasmus. La intrahistoria de Rasmus arroja nueva luz sobre la dimensión de la trama y la barbarie de los violadores de Mazan, la población en la que ocurrieron los hechos. De hecho, Marechal se sienta en el banquillo no por participar en las agresiones a Gisèle, sino por drogar y violar a su mujer siguiendo las instrucciones de Pélicot, de 71 años, e incluso invitándole a participar en ellas. Los agentes mantienen que Rasmus invitó al marido de Gisèle a participar en las violaciones de su mujer, y que este acudió al menos en cinco ocasiones al domicilio de la pareja. En una de ellas, según la exmujer de Marechal, se despertó en plena noche y sorprendió a su marido y a Pélicot en la habitación: «No tuve tiempo para levantarme. El hombre huyó. Le pregunté a mi marido qué era aquello y me dijo que estaban mirando mi ropa interior. No le creí», declaró. ■





Tanatorio propio Presupuestos telefónicos Todas las compañías de seguros

el Periódico de Aragón Jueves, 12 de septiembre de 2024

Publicidad | 35

Este mes con

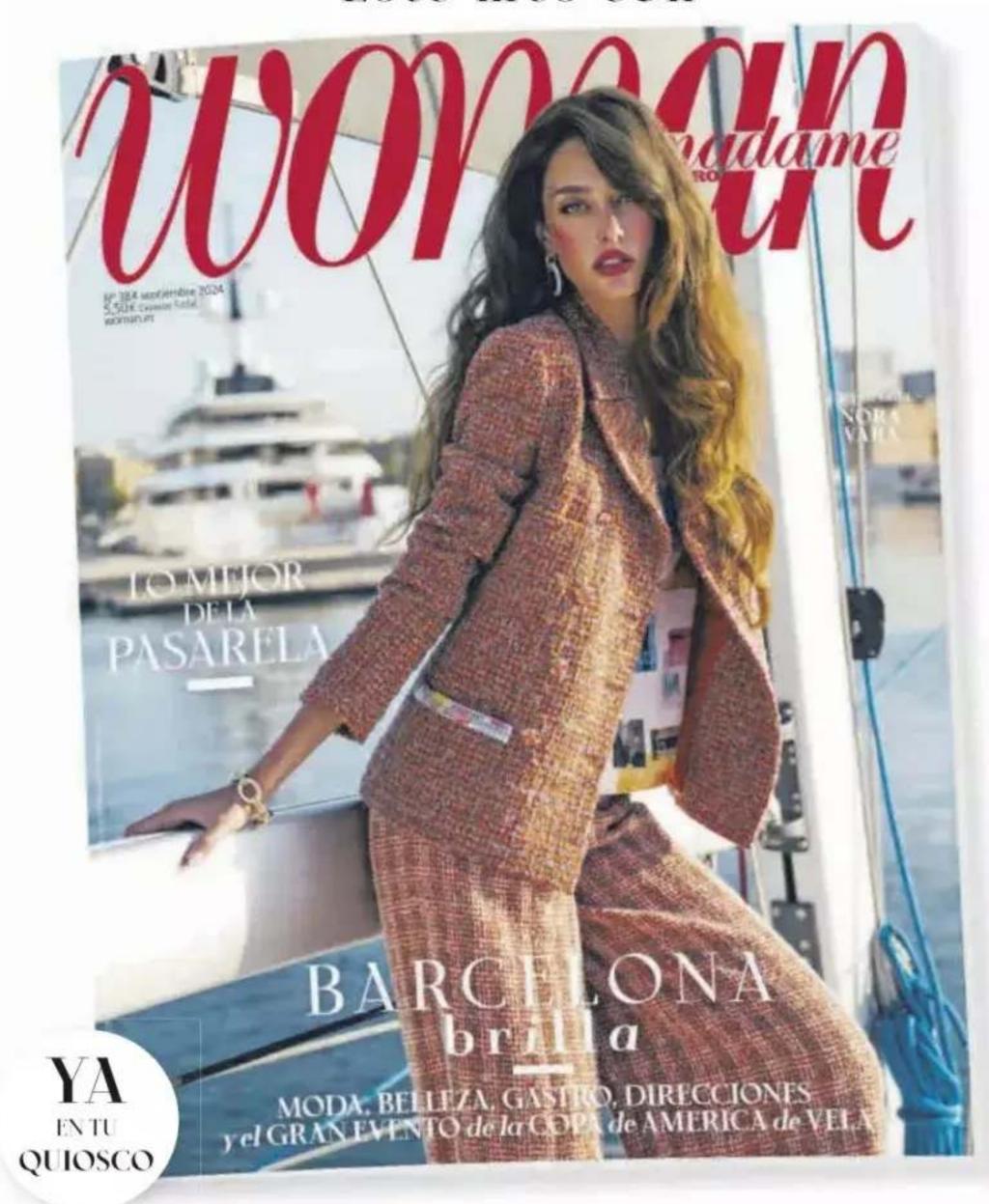

REGALO

# MONCHO LUXURY HAIR & MAKE UP VIOLENTIAL

ACONDICIONADOR reparador intensivo & PROTECTOR solar y térmico



# El aniversario de un lugar mítico

La sala programa conciertos de primer nivel en su mítico local. Sidonie, Tulsa, Bart Davenport, La habitación roja y Triángulo de amor bizarro lideran la propuesta que se prolongará hasta el próximo mes de junio.

# La lata de bombillas celebra 25 años iluminando la música de Zaragoza

DANIEL MONSERRAT Zaragoza

Era el 25 de septiembre de 1999, La lata de bombillas (entonces en la calle María Moliner) acababa de iniciar una nueva aventura (en principio, únicamente como bar) y se lanzó a la piscina en un escenario provisional y programó un concierto acústico de La habitación roja. Un cuarto de siglo después, el 25 de septiembre de 2024, Jorge Martí y Pau Roca volverán a actuar en La lata de bombillas (ahora ya en la calle Espoz y Mina) en acústico dentro de la programación especial de la sala por su aniversario. Actos que presentó ayer (justo cuando se cumplían 25 años de su apertura) el propietario del espacio indie por referencia de la ciudad, Javier Beni-

A lo largo de un cuarto de siglo, esta pequeña sala ha sido testigo del paso de innumerables artistas locales, nacionales e internacionales, convirtiéndose en un referente de la música en vivo y en un pilar fundamental para la escena independiente con más de 140.000 espectadores y 2.000 conciertos a lo largo de estos años.

Aunque en un principio barajó hacer un festival para conmemorar la fecha, finalmente, según explicó el propio Benito, vio que lo que tenía sentido «era hacer cosas en la propia sala y celebrar con los grupos que han pasado por aquí y han seguido una trayectoria paralela a la nuestra». Dicho y hecho, La lata de bombillas ha conformado una programación con actuaciones de The wave pictures (miércoles y jueves), Fernando Alfaro (sábado), La habitación roja (25 de septiembre, entradas ya a la venta), Bernard Butler (Las Armas, 2 de octubre), Señoras y Bedeles (11 de octubre), McEnroe & The New Raemon (24 de octubre), Tayler Ramsey (8 de noviembre) y Sheriff (15 de noviembre).

De estos ya se ha anunciado la



Javier Benito, propietario de La lata de bombillas, en el mítico local.

fecha concreta pero, además, se han apuntado al aniversario otros como Triángulo de amor bizarro y Bigott, Sidonie, Tulsa, Joe Crepúsculo, Steve Smyth, Mujeres, Bart Davenport, Luis Prado... Los días concretos se irán anunciado conforme se acerquen y las entradas saldrán a la venta 15 días antes de la cita.

El aforo de La lata de bombillas es de 99 personas por lo que parece más que claro que se agotarán las entradas para muchas de las actuaciones: «No pretendemos hacer unos conciertos elitistas, pero creemos que solo cobraba sentido si los hacíamos aquí», explicó Javier Benito, que ha asegurado que todavía faltan nombres por desvelar y ha lanzado dos nombres con los que querría contar, Big City y Nacho Vegas.

En palabras de su fundador Javier Benito, lo que hace única a esta sala es «el respeto al público y a los artistas, el cariño que ponemos en la programación y vivir lo que hacemos con intensidad e ilusión». Si se le

pregunta por el secreto para aguantar estos 25 años, Benito afirmó que las claves son «tenacidad, cabezonería, riesgo y un punto de locura e inconsciencia».

El fotógrafo aragonés Jaime Oriz será el encargado de inmortalizar los espectáculos de este ciclo con entrevistas, fotos v vídeos en recuerdo de esta celebración. Asimismo, durante este curso se editará el libro Arriba con ella, una recopilación de los textos del concurso de microrrelatos que se convocó durante la pandemia en el que se pedía a los participantes que fabulasen una respuesta para la eterna pregunta: ¿De dónde viene el nombre de La Lata de Bombillas? Aunque ni siquiera Javier Benito lo tiene claro, «unir mi pasión por coleccionar latas con mi pasión por El Niño Gusano y un homenaje a su canción El hombre bombilla seguro que tuvieron algo que ver.

La celebración del 25º aniversario de La Lata de Bombillas es también un reconocimiento a

la resiliencia de los pequeños locales de música en vivo que, a pesar de las dificultades del sector, han sabido mantenerse gracias al apoyo del público y de los artistas. En tiempos donde muchos espacios culturales han tenido que cerrar sus puertas, La lata se alza como un ejemplo de resistencia y amor por el arte. «Zaragoza es un punto clave a nivel nacional, un paso obligado en las giras, y todas las salas de la ciudad, que tenemos muy buena relación, lo aprovechamos», afirmó Javier Benito, que añadió que «es un buen momento para la escena aragone-

Para poder brindar como la ocasión merece, La lata de bombillas ha unido sus fuerzas con La Quince, cerveceros nómadas independientes, para embotellar dos cervezas conmemorativas, una lager estilo Helles y una IPA sedosa y afrutada. Además, La lata de bombillas ya vende lotería de Navidad con la fecha del aniversario (11.924). Quien sabe...

## Los conciertos

#### Septiembre

Laura Trives

14 - Fernando Alfaro.

25 - La habitación roja.

#### Octubre

2 - Bernard Butler.

11 - Total Noventa y Señoras y Bedeles.

24 - McEnroe & The New Raemon.

### Noviembre

8 - Tayler Ramsey.

15 - Sheriff.

### Diciembre

PP Arnold.

T. de amor bizarro.

......

Bigott.

### Enero

Luis Brea.

Sidonie.

### Febrero

Tulsa.

Joe Crepúsculo.

Santi Campos.

### Marzo

Steve Smyth.

Carrots.

Mujeres.

### Abril

Bart Davenport.

el Periódico de Aragón Jueves, 12 de septiembre de 2024 Cultura 37

#### Ausencia de candidatos

La Cátedra de Arquitectura de la Institución Fernando el Católico acuerda iniciar una nueva etapa en la que se instaura un galardón para los mejores proyectos fin de carrera de las escuelas universitarias.

# El **Ricardo Magdalena** queda desierto y deja de convocarse anualmente

D. M. B. Zaragoza

No habrá Trofeo Ricardo Magdalena de arquitectura 2024. Fundamentalmente porque no han comparecido candidatos que hayan aportado sus obras para que el jurado las considerara. Es por eso que el jurado del trofeo, otorgado por la Cátedra de Arquitectura de la Institución Fernando el Católico, ha considerado en su reunión celebrada este miércoles en la Biblioteca de Aragón que es el momento de iniciar una nueva etapa, la tercera desde su creación y 30 años después del inicio de la segunda (1984-2024)

Así, tras analizar la situación y la lectura del informe realizado por el director de la cátedra, José Laborda Yneva, el jurado decidió aprobar por mayoría la propuesta de «desistir, por el momento, de convocar anualmente el Trofeo Ricardo Magdalena destinado a evaluar obras arquitectónicas». «No entra dentro de las competencias de la cátedra emitir opinión, ni mucho menos juicio que pueda derivarse de estas circunstancias; las asumimos como un hecho cierto dentro de nuestro papel de espectadores de la Arquitectura.



El colegio Val de la Atalaya de María de Huerva, último premiado con el Ricardo Magdalena.

Pero no nos cabe sino actuar en consecuencia, no sin antes re-cordar brevemente lo que pudo suponer la incorporación de la Arquitectura, en 1958, a las tareas que ocuparon y ocupan los afanes de la institución», explicó Laborda en la lectura de su informe.

En contraprestación, el jurado aprobó la institución con carácter anual del Trofeo Ricardo Magdalena destinado a distinguir alternativamente los mejores proyectos fin de carrera de las
dos escuelas de Arquitectura radicadas en Zaragoza, sin perjuicio de considerar en adelante la
posibilidad de unificar la convocatoria de ambas escuelas». «Será una convocatoria anual alterna, con candidatos provenientes
de una u otra, de manera que la
competencia se establezca entre
semejantes, sin perjuicio de considerar en adelante la posibilidad

de unificar la convocatoria para ambas escuelas. Nuestros jurados se adaptarán a esa especialidad concreta», señaló Laborda en su informe donde defendió que hay que «proponer novedades — siempre las hay, si uno se fija — que nos permitan continuar en nuestros objetivos del principio».

Además, se decidió, en este caso por unanimidad, conceder el Diploma al Mérito en la Arquitectura a la Demarcación en Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, «por su constante interés en el avance de la calidad de la arquitectura y su inestimable colaboración con los fines de la cátedra Ricardo Magdalena».

También se acordó reconocer mediante un diploma la colaboración de todos los jurados designados a lo largo de los 30 años de la segunda época del trofeo que ahora se cierra. Y es que el Diploma al mérito en la arquitectura mantendrá su carácter anual. Este reconocimiento se ha concedido desde hace treinta años a quienes, por su trayectoria en cualquiera de los ámbitos de la arquitectura tuvieron, tienen o pueden tener relación con actos por encima del cumplimiento de su deber.

El Periódico

## El Diploma al mérito en la arquitectura mantiene su periodicidad

El jurado estuvo presidido por Carlos Forcadell Álvarez, director de la Institución Fernando el Católico; José Laborda Yneva, director de la Cátedra de Arquitectura de la IFC; Carlos Turégano Gastón, decano-presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón; Javier Pérez Herreras, profesor coordinador del Máster Habilitante de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza; y Antonio Estepa Rubio, profesor coordinador del Proyecto fin de Carrera de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Jorge. Intervino como secretario, con voz y voto, el arquitecto Aurelio Vallespín Muniesa.

### Fallecimiento del pintor

El Consejo de Gobierno aprueba la creación de la entidad que se encargará de promover la colaboración interinstitucional.

# Aragón creará una comisión para celebrar el bicentenario de Goya

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto para la creación de la Comisión Autonómica del Bicentenario de Goya, que estará constituida en dos meses y se encargará de promover la colaboración interinstitucional para la conmemoración del bicentenario de la muerte de Francisco de Goya.

«Un artista universal de la cultura cuya influencia se extiende más allá de Aragón y que trasciende a su propia época», destacó la vicepresidenta, Mar Vaquero, quien hizo hincapié en que la conmemoración del bicentenario de su fallecimiento, en abril de 2028, hace necesaria la creación de una entidad que diseñe con antelación suficiente el evento.

Presidida por el jefe del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, como principal promotor de esta cele-



El plan director del bicentenario se presentó en abril de este año.

bración, la comisión tendrá por objetivo planificar y poner en funcionamiento políticas conjuntas entre la población aragonesa y coordinarse con las propuestas promovidas desde otros organismos nacionales e internacionales.

Una de sus primeras decisiones será elevar la solicitud a la Administración General del Estado para crear una Comisión Nacional para conmemorar el bicentenario. ■

#### Laura Trives

#### Novedad editorial

El escritor catalán ha publicado su cuarta novela, en la que recupera algunos episodios casi olvidados de la Segunda Guerra Mundial.

# Rafael Tarradas une ficción y realidad en 'El hijo del Reich'

ANDREA SÁNCHEZ Zaragoza

Rafael Tarradas (Barcelona, 1977) es un escritor apasionado por la historia y esto queda reflejado en sus novelas. En su última obra, El hijo del Reich (Espasa), hace un viaje por los recovecos menos conocidos de la Segunda Guerra Mundial. El autor visitó ayer Zaragoza para presentar su último trabajo.

Tarradas revela que su fascinación por la Segunda Guerra Mundial y el siglo XX es el motor principal detrás de El hijo del Reich. «Soy un apasionado de la historia en general, pero especialmente de esta época. A pesar de que es un tema que se ha explorado extensamente, siempre hay aspectos que permanecen en la sombra», explica.

La novela cuenta la historia de una joven inglesa que, tras quedar embarazada de un alto cargo nazi, lucha por proteger a tu hijo de la maquinaria del régimen alemán. «Su hijo es visto como una pieza valiosa para el régimen, casi como un príncipe del Reich, y ella hace lo imposible para protegerlo», detalla el autor.

Tarradas no es ajeno a la historia española de la Segunda Guerra mundial. Ya había explorado este tema en su anterior novela, La voz de los valientes. En esta nueva obra, retoma el tema de la colaboración española, centrándose en un grupo de espías que desempeñaron un papel crucial en uno de los mayores engaños de la guerra: la operación de desinformación sobre el desembarco aliado en Normandía.

Otra de las tramas que se desarrolla en El hijo del Reich está inspirada en la fascinación de algunos sectores de la aristocracia británica por el nazismo. Tarradas menciona a Unity Mitford: «Era una aristócrata británica que estaba obsesionada con el régimen. Incluso se trasladó a Alemania para estar cerca de Hitler». «Imaginé qué pasaría si alguien como Unity se hubiera quedado embarazada de un alto cargo nazi y qué impacto tendría eso en la historia», manifiesta el autor.

#### Ficción histórica

Tarradas explica que El hijo del Reich surge de «una combinación de hechos históricos y especulación creativa». Su proceso de documentación

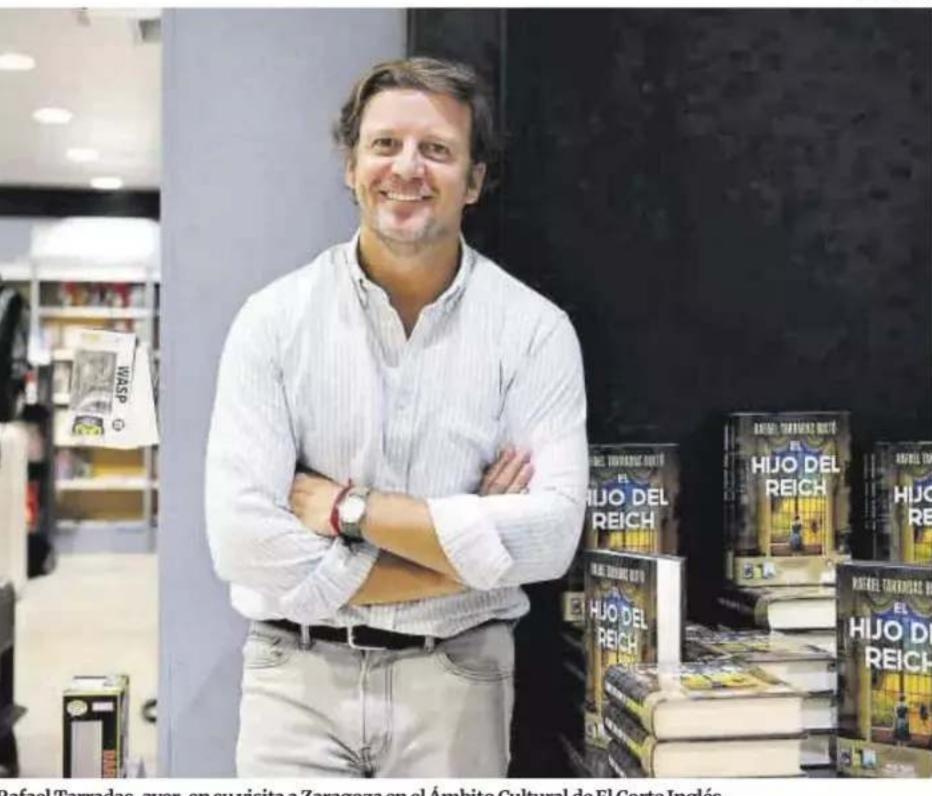

Rafael Tarradas, ayer, en su visita a Zaragoza en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

### «Nunca imaginé que mis novelas ocuparían las estanterías de las librerías»

incluye una exhaustiva investigación sobre el contexto histórico, los lugares y los personajes que rodean a sus figuras ficticias. «Siempre estoy leyendo sobre el tema, revisando reportajes y documentos históricos», afirma el autor, cuyo proceso creativo se basa en tener un eje principal para la historia e ir investigando mientras escribe.

El barcelonés es claro en cuanto a su enfoque: «Mis personajes son ficticios, pero están situados en un entorno real con personajes históricos reales y eventos verdaderos. Intento que lo que ocurre en la novela sea realista, aunque sea una creación imaginaria».

En cuanto a la estructura de la novela, Tarradas se enfoca en mantener un equilibrio entre acción y calma. «La narración avanza de manera trepidante, intercalando momentos de alta tensión con pausas que permiten al lector respirar y reflexionar», expresa.

imaginé que mis libros ocuparían las estanterías de las librerías. Comencé escribiendo para mi familia y, poco a poco, fue creciendo», reflexiona. Su primer libro, El heredero, publicado inicialmente en Amazon, le abrió las puertas a una carrera literaria profesional.

El escritor ya está trabajando en su quinta novela en la que confiesa que explora nuevos temas, pero dentro de la ficción histórica. «Aunque acabo de empezar con ella, creo que va a ser igual de emocionante para los lectores», anticipa. «Sigo con el mismo género porque es lo que me gusta y me divierte, además de ser lo que atrae a mis lectores», concluye.■

FRAC

A pesar de su creciente éxito, Tarradas mantiene una actitud humilde sobre su trayectoria. «Nunca

### Cultura en el mundo rural

La iniciativa incluye varios talleres, una exposición, un mercado artesanal y cinco actuaciones con artistas de renombre internacional.

# El IV Festival Rural de Artes de Calle se instala este fin de semana en Frula

**EL PERIÓDICO** Huesca

La IV edición del FRAC, el Festival Rural de Artes de Calle, desembarca en la localidad monegrina de Frula, donde se celebrará mañana y pasado, con una programación que pone el foco en el empoderamiento femenino y que ofrece espectáculos protagonizados por artistas de renombre internacional.

Impulsado por la asociación Artmósfera y apoyado por el Ayuntamiento de Almuniente-Frula, se trata de un festival singular, que apuesta fuerte por el medio rural, con el objetivo de «descentralizar» la cultura. Así lo explicaron ayer el alcalde del municipio monegrino, Joaquín Monesma, y el director artístico de Artmósfera, Nacho Rodríguez. A la presentación, celebrada en la ciudad de Huesca, también acudieron

la artista y vecina de Frula, María José Chinestra, que será la encargada de desarrollar uno de los talleres dirigidos al público infantil y que tendrá como reto cubrir un kilómetro con arte.

La programación diseñada incluye talleres, un mercado artesanal, una exposición y cinco espectáculos de calle relacionados con el clown, la magia, el humor y las acrobacias. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al conjun-



Mr. Dyvinetz es uno de los artistas que actuará en el festival.

to de la población. Otra de sus singularidades es que se llevarán a cabo en diferentes espacios de la localidad, de la plaza al parque o las piscinas, llenando cada rincón de «magia, talento y arte», indicó el propio Monesma.

«El FRAC -explicó- no es solo

un festival de artes de calle, es una plataforma que nos permite acercar espectáculos de primer nivel al medio rural, algo que consideramos de vital importancia. La descentralización de la cultura es clave para mantener vivos nuestros pueblos».■

el Periódico de Aragón Jueves, 12 de septiembre de 2024 Cultura | 39

Una vez recogidas sus pertenencias -un reloj digital Timex, roto; un profiláctico sin usar y otro usado; una chaqueta negra; un par de pantalones negros; un sombrero negro; unas gafas de sol, y veintitrés dólares y siete centavos-, Jake Blues (John Belushi) dirige sus pasos hacia el portón de la prisión Joliet. Su condena ha sido rebajada por buena conducta y ahora le toca disfrutar de la libertad provisional. Su hermano Elwood (Dan Aykroyd) le espera fuera. Viene a recogerlo en un destartalado Dodge Monaco que tiempo atrás sirvió como patrullero del departamento de policía estatal de Illinois. Los poderosos arreglos de viento iniciales de She caught the Katy, tema que Taj Mahal compuso para su primer álbum, The Natch'l Blues (1968), que acompañan tanto el abrazo de los hermanos como el posterior salto por un puente levadizo que realizan con el coche - de esta forma Elwood quiere convencer a Jake del potencial del nuevo Bluesmóvil-, convierten los diez minutos iniciales de The Blues Brothers (Granujas a todo ritmo para el público español) en toda una revelación de lo que está por venir: una rocambolesca y entretenidísima comedia cargada humor absurdo, infinitas piruetas y persecuciones

### Los detalles de la filmación dan forma a la obra de Daniel De Visé, publicada por Libros del Kultrum

automovilísticas por las carreteras de Chicago y mucho rhythm and blues.

Los ingredientes con los que contaba la producción presagiaban un rotundo éxito: el director John Landis repetía con el protagonista (Belushi) de su reciente éxito en taquilla, Desmadre a la americana; el humor de Saturday Night Live, el boom televisivo del momento y el programa que presentó a Jake y Elwood por primera vez, marcaría el tono de toda la trama, y las escenas musicales recogerían las nuevas propuestas de la banda de los Blues Brothers, que había alcanzado el número uno con su primer álbum, Briefcase Full of Blues, acompañados en esta ocasión por estrellas de la talla de Aretha Franklin, James Brown, Cab Calloway, John Lee Hooker y Ray Charles. Los astros de la fortuna parecían haberse alineado con los Brothers y en los despachos de Universal se frotaban las manos, pero el rodaje de la película fue tan terriblemente caótico que aniquiló de golpe todos y cada uno los buenos presa-

### Libros

El rodaje de la película de los Blues Brothers acumuló retrasos, sobrecostes y aumentó la vena autodestructiva de John Belushi. A pesar de las críticas negativas tras su estreno, la cinta logró conquistar el corazón de los espectadores de todo el mundo... y la taquilla.

# Improvisación, derroche, cocaína y la divina misión de salvar el blues

JESÚS ZOTANO



John Belushi y Dan Aykroyd. Abajo, portada de 'The Blue Brothers: Granujas a todo ritmo', de Daniel De Visé.

gios con los que contaba.

Las circunstancias que propiciaron la creación de Jake y Elwood, cómo saltaron de la pequeña a la gran pantalla y los detalles, los más hilarantes y también los más oscuros, que rodearon el rodaje de la cinta de 1980, dan forma al nuevo libro del reconocido periodista Daniel De Visé, The Blues Brothers, que publica la editorial Libros del Kultrum. Ade-



más de perfilar las biografías de los dos actores protagonistas y un preciso relato sobre el nacimiento de Saturday Night Live, programa que alumbró la comedia contemporánea norteamericana, De Visé destaca que el nacimiento de los hermanos Blues se debe a la intención de Belushi y Aykroyd de dar rienda suelta a su pasión por el R&B y de rendir un homenaje a los artistas de blues y soul que admiraban y que habían liderado las listas durante los años sesenta.

El texto ofrece un sinfin de anécdotas sobre las calamidades vividas durante el rodaje del filme, que no fueron pocas: los retrasos se acumularon desde el primer día; el guion de Dan Aykroyd era demasiado extenso y Landis tuvo que reducirlo a la mitad; el presupuesto inicial de cinco millones pasó a ser de más de treinta y dos; la cocaína paseaba a sus anchas por los bolsillos del equipo técnico y artístico; el primer montaje final duraba casi tres horas, lo que obligó al director a sacar nuevamente las tijeras... Y para colmo, Belushi entró de lleno en una tortuosa espiral de autodestrucción - pasaba colocado el 90% del tiempo que estaba despierto-, lo que desembocó, dos años más tarde, en su muerte por sobredosis.

#### «Otra oportunidad»

Por si fuera poco, los críticos se ensañaron con sus protagonistas: dos cómicos blancos que, sin saber cantar ni tocar instrumento alguno, se habían apropiado del legado del blues. «El Sr. Belushi y el Sr. Aykroyd solo tienen unas tres escenas divertidas en el transcurso de una cinta eterna como un día sin pan», publicó The

### A pesar de las críticas, la cinta llegó a ser la segunda más taquillera del momento

New York Times. Pese a todo, la misión de Dios a la que debían enfrentarse los protagonistas -reunir a su banda para recaudar los cinco mil dólares necesarios para salvar del desahucio al orfanato en el que fueron criadosobtuvo su recompensa: la película fue recibida con entusiasmo por el público - la recaudación la colocó como la cinta más taquillera del momento, sólo superada por El imperio contraataca - y los músicos participantes vieron cómo sus carreras volvieron a brillar: «Nos dio a todos otra oportunidad», confesaría James Brown.

La gente se entusiasmó con Granujas a todo ritmo, con sus persecuciones en coche (el filme posee el récord de vehículos destrozados, un total de 103, en una
misma película), con su auténtica apuesta musical y con la firmeza con la que Jake y Elwood
patean el trasero de los nazis de
Illinois. Los Blues Brothers se ganaron a pulso ser parte de la cultura popular. Y lo lograron sin
quitarse las gafas de sol.

Jueves, 12 de septiembre de 2024

#### **REAL ZARAGOZA**

ARTURO POLA Zaragoza

En el inicio de ensueño de temporada que está protagonizando el Real Zaragoza, el único lunar hasta el momento están siendo las lesiones. Muchas cosas han cambiado en el equipo de Víctor Fernández en los últimos meses, pero el mal fario con los problemas físicos y las constantes visitas a la enfermería de buena parte de los futbolistas se mantienen y el último en visitarla ha sido Keidi Bare.

Desde el comienzo de la campaña 23-24, los futbolistas del Real Zaragoza han sufrido un total de 34 lesiones (cuatro en el presente curso y 30 en el pasado), una auténtica barbaridad que impide tener ningún tipo de continuidad y que está condenando al equipo aragonés a malvivir siempre magullado y muy lejos de estar en plenitud de condiciones.

Además, la del futbolista albanés sirve como perfecto resumen para analizar una constante que se arrastra desde hace varias temporadas y a la que no hay manera de poner solución. Las lesiones musculares están siendo las más frecuentes mes tras mes y además el músculo que tiene afectado Keidi Bare, el isquiotibial, es el que, sistemáticamente, más se están rompiendo los jugadores del Real Zaragoza. La ausencia durante alrededor de un mes del mediocentro es la última de una plaga que no hay quien la pare.

Ante la preocupante situación, desde el Zaragoza se sigue manteniendo la tranquilidad y aseguran que hay plena confianza en el trabajo de sus servicios médicos. El club, hablando de esta temporada, considera un ratio «normal» las lesiones que se están produciendo. Desde la entidad se recuerda que este verano han llegado profesionales «muy cualificados» y que se trabaja constantemente en la mejora de las instalaciones. No obstante, la magnitud del problema requiere de un análisis exhaustivo de las causas de la acumulación de tantos problemas físicos para evitar que, una temporada más, las lesiones sean de nuevo el talón de Aquiles del nuevo Real Zaragoza.

La pretemporada, en este aspecto, fue bastante tranquila, pero en el momento en el que la exigencia subió y la competición oficial echó a andar, los imprevistos se han ido sucediendo paulatinamente a un ritmo cercano a una lesión por semana. El primero en caer fue Joan Femenías. El arquero fue el elegido por Víctor para ocupar la meta zaragocista en el debut liguero en Cádiz, pero el manacorí solo pudo estar 60 minutos sobre

La plaga continua Los futbolistas del Zaragoza han sufrido 36 lesiones desde el inicio de la campaña 23-24, seis en lo que va de Liga

 $Keidi\,Bare\,y\,Victor\,Fern\'andez\,charlan\,amistosamente\,durante\,un\,entrenamiento\,de\,pretemporada.$ 

Francisco Peñaranda

el terreno de juego y una lesión muscular a nivel del aductor largo de la pierna derecha le ha tenido apartado desde entonces. Su ausencia la ha aprovechado a las mil maravillas Poussin y ahora Femenías, que entra esta semana en la recta final de su recuperación, va a tener complicado desbancar al francés del once titular.

Del estreno liguero, una de las buenas noticias fue el debut de Aketxe, que salió en la segunda parte y marcó uno de los goles de la victoria en tierras andaluzas. Sin embargo, a los pocos días el vasco sintió molestias en el cuádriceps y, aunque en un primer momento parecía un susto, las pruebas médicas desvelaron una rotura que le va a dejar en el dique seco unas seis semanas.

Otro de los recién llegados este verano, Adu Ares, también dio el susto tras un incidente fortuito con un compañero en un entrenamiento justo el día de su presentación. El Real Zaragoza comunicó que el extremo sufría un esguince

La gran mayoría de los percances físicos han sido lesiones musculares, en especial en los isquiotibiales

en su tobillo izquierdo, aunque su evolución fue mejor de lo esperado.

Como si de una serie de catastróficas desdichas se tratase, en el debut en La Romareda, Keidi resultó ser el último soldado caído en combate. Una dinámica que no hace más que continuar la línea de la temporada pasada, aunque, curiosamente, los cuatro futbolistas que han sufrido lesiones en este arranque liguero han sido cuatro recién llegados, a los que hay que sumar los problemas oculares de Jair y de Cristian Álvarez

Si echamos la vista atrás, lo de la campaña pasada fue de expediente X. Las 30 lesiones que sufrieron los futbolistas zaragocistas se repartieron de tal manera que tan solo cuatro jugadores se libraron de tal epidemia. Jair, Francés, Jaume Grau y Sergi Enrich fueron los que se mantuvieron sanos durante todo el año, con Maikel Mesa y Mouriño en alguna ocasión entre algodones, pero sin llegar a perderse ningún partido por motivos estrictamente físicos. Lecoeuche, Cristian Álvarez y Fran Gámez coparon el podio de los que más veces cayeron lesionados, aunque los infortunios más graves los sufrieron los canteranos Nieto, Borge, Guti y Francho.

Jueves, 12 de septiembre de 2024

# «Con estas lesiones veremos cómo estamos»

Iván Calero se muestra cauto pero asegura que el equipo tiene «un buen caldo de cultivo para hacer algo bonito»

Francisco Peñaranda

A. POLA Zaragoza

«Tranquilo» está el vestuario del Zaragoza y con ganas de «seguir con la misma línea» que le ha llevado a liderar la Segunda tras las cuatro primeras jornadas, una situación que recuerda sobremanera a la del curso pasado y, por ello, nadie en el equipo aragonés quiere lanzar las campanas al vuelo. «Hay que continuar así. El arranque será bueno si seguimos ganando partidos. Tenemos un buen caldo de cultivo para hacer algo bonito», valoró ayer Iván Calero.

El madrileño considera clave en el buen hacer de los aragoneses «la combinación de mantener la portería a cero y el bloque junto con generar arriba muchas ocasiones. Si generas y tienes a los de arriba enchufados, los goles van cayendo». A pesar del esperanzador comienzo, el lateral se mostró cauto. «Yo las he visto de todos los colores, el fútbol y esta categoría dan muchas vueltas, esto no vale si en

En esta sociedad extraña de hoy, en la que todo el mundo lo sabe todo, aunque casi nadie sepa nada, la mala educación continúa comiéndole terreno a la cordura y al respeto que un día tuvimos. Hay incluso una parte de ese todo, ruidosa, cerril y con dificultades para separar la pasión ciega de la más elemental racionalidad, que es capaz de poner en cuestión hasta la simple exposición de un hecho, apelando a un distorsionado concepto de la idoneidad.

El hecho en cuestión, inocuo en sí mismo, es que el Nottingham Forest, equipo de la Premier League, le está haciendo un seguimiento exhaustivo a Adrián Liso. El propietario del Forest es el multimillonario griego Evangelos Marinakis, dueño también del Olympiacos, reciente campeón de la Conference League con el carismático José Luis Mendilibar como entrenador en el banquillo. Ahora mismo, el conjunto del norte de Inglaterra ocupa la novena posición en la Primera inglesa y es una potencia económica.

A Liso, la gran joya del Real Zaragoza 24-25, el Forest le ha esta-



CARAVA

Calero, en un entrenamiento.

la jornada 38 estás el 12 o el 15, tenemos que mantenernos, intentar sumar y llegar a los últimos partidos con opciones de todo», analízó un Calero que explicó que en el vestuario «algo se ha comentado de la similitud del arranque con el año pasado, pero es algo que no nos debe condicionar ni debe hacer mella en el trabajo que hacemos».

El defensa se ha convertido en un fijo para Víctor Fernández y uno de los más destacados del inicio de curso. «Me he encontrado muy cómodo desde el minuto uno», valoró un futbolista que explicó sus sensaciones en su primera vez, como local, en el estadio municipal: «Cuando pisas La Romareda te das cuenta de la grandeza del club». Precisamente el lateral quiso destacar el papel que va a jugar la afición esta temporada: «Necesitamos que sean nuestro jugador número 12 y nuestro aliento en los momentos difíciles, porque son clave en el futuro del equipo. Si nos llevan en volandas, nos va a facilitar mucho el rendimiento».

Calero habló de la plaga de lesiones que está sufriendo el Real Zaragoza: «Afectan porque pierdes efectivos, pero ahí se ve la fortaleza del grupo, porque cuando se lesiona gente que viene jugando, hay otros que dan el paso adelante. Los que están jugando menos están preparados para dar ese paso, tratan de aportar lo mismo que los lesionados y tenemos que facilitarles que entren al equipo. Con estas lesiones se va a ver hasta dónde estamos preparados».

Mirador

Que el Real Zaragoza cuente con jugadores tan atractivos para grandes clubs es magnífico

# El interés del Forest por Liso y la gestión de un diamante en bruto



SERGIO PÉREZ

Redactor Jefe de Deportes de El Periódico de Aragón

do siguiendo in situ en varios partidos. No es la primera vez que un club anda tras los pasos del talentoso extremo. En el verano, el Getafe llegó a ofrecer algo más de 4 millones de euros por el 60% de su pase. El club aragonés los rechazó y en todo momento se remitió a la cláusula de rescisión de 15 millones de su nuevo contrato, firmado hace unos meses hasta 2029. Eso sí, el Forest no es el Getafe. Es mucho

# Cristian, baja los próximos días por un pelotazo en el ojo

El capitán es seria duda para Burgos y deja a Poussin como único portero disponible

Laura Trives

A. POLA Zaragoza

Si ya no eran pocos los problemas con las lesiones en el Real Zaragoza, ayer se le añadió uno más. La fortuna sigue sin sonreír a los de Víctor Fernández y en este caso el damnificado fue Cristian Álvarez. El argentino, de manera totalmente accidental en un lance de la sesión, recibió en el entrenamiento un fuerte pelotazo en el ojo y será baja durante los próximos días.

El traumatismo ocular que sufre el capitán es importante y, por ello, el arquero fue ayer sometido a una exhaustiva valoración oftalmológica en el hospital Quirónsalud de Zaragoza. Ahora habrá que comprobar cómo evoluciona la lesión de Cristian, pero, a tan solo cuatro días del encuentro ante el Burgos, el guardameta es seria duda para el encuentro ante El Plantío.

De confirmarse la baja del argentino, Víctor Fernández solo

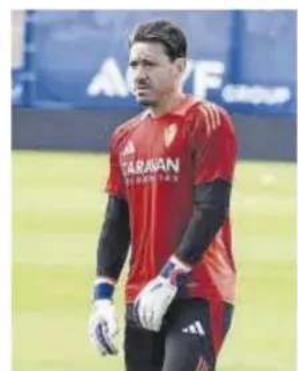

Cristian Álvarez.

podría contar para ese duelo con Gaetan Poussin como único portero de la primera plantilla, ya que Joan Femenías todavía no está recuperado de la lesión muscular que el balear se produjo en el debut liguero ante el Cádiz. Acín, como viene siendo habitual, estará en una convocatoria en la que está por ver, en el caso de que Cristian no llegue a Burgos, si el técnico decidirá citar a un tercer guardameta o no.

más poderoso desde el punto de vista financiero. Ese es un matiz destacable y de obligada reseña.

La situación de Liso no ha cambiado. A sus 19 años es una figura capital para Víctor Fernández en su asalto a la Primera División de esta temporada. También para la SAD, que nada tiene que ver en su comportamiento y su fortaleza con la anterior propiedad. Ahora, el Real Zaragoza es un club robusto económicamente, muy sólido, con capacidad y voluntad firme para resistir este tipo de acometidas, que en el pasado acababan siempre en traspasos como método de supervivencia.

Liso ha sido titular para Víctor en las cuatro jornadas disputadas hasta ahora. Ha jugado todos los partidos completos. Va a ser una pieza clave este año. En el horizonte de su carrera, como en la del club y la del entrenador, está la Primera División, su hábitat natural. Con sus peculiaridades, es un caso similar, e incluso de talla superior, al de Alejandro Francés, jugadores imposibles de retener en una segunda categoría durante mucho

tiempo. Así de importante es lo que suceda sobre el césped esta campaña tras un inicio de Liga fantástico e ilusionante.

Que haya clubs del potencial económico del Nottingham Forest, equipo actualmente de media tabla en la todopoderosa Premier League, con sus ojos puestos aquí no es algo que tenga ningún cariz negativo para el Real Zaragoza. Todo lo contrario. Contar en la plantilla con diamantes en bruto de este calibre es magnífico. Obliga primero a felicitar a los técnicos de la Ciudad Deportiva por su olfato y su capacidad para moldear figuras de esta talla y a Víctor por su valentía al lanzarlo al ruedo prácticamente desde el juvenil. Y, por supuesto, al jugador por su maravillosa respuesta nada más llegar al profesionalismo. Lo realmente malo sería que nadie anduviera detrás de los huesos de ningún jugador de la plantilla. A lo único que obliga el caso es a una gestión adecuada por parte de los ejecutivos de la SAD, consecuente con el momento de importante crecimiento del club y con sus elevados objetivos. ■

42 Deportes

Jueves, 12 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

#### **REAL ZARAGOZA**



Los futbolistas del Real Zaragoza celebran el triunfo ante el Elche en La Romareda.

### Un plantel de muchos quilates

La plantilla del Real Zaragoza suma un valor estimado de 32,35 millones, siendo la sexta con la tasación más alta de Segunda División en una lista encabezada por el Almería. El futbolista mejor considerado es el serbio Samed Bazdar (4 millones de euros), seguido por Iván Azón, Keidi Bare y Francho (3 millones)

# En el 'playoff' de los más valiosos

Tras el ajetreado mercado de verano, el Real Zaragoza cerró un plantel que, aunque «incompleto», como tanto Víctor Fernández como Juan Carlos Cordero reconocieron, está en la parte alta en la tabla de plantillas más valiosas, económicamente hablando, de la categoría de plata. En concreto, la suma del valor de todos los futbolistas del conjunto aragonés es de 32,35 millones, situándose en el sexto lugar de equipos de Segunda, cogiendo de referencia el portal web Transfermarket. En el primer puesto, a una diferencia abismal del resto, está el Almería, con 69,8 millones y, entre los andaluces y los zaragozanos se encuentran, en este orden, Granada, Cádiz, Elche y Oviedo.

El jugador más valorado del Real Zaragoza es Samed Bazdar, una de las grandes apuestas del verano de la propiedad del club aragonés. Curiosamente, su precio, 4 millones, está un poco por encima de lo que el Zaragoza va a terminar pagando por él, porque a los 1,5 millones que ya ha abonado se les sumaría un pago opcional en diciembre que, si nada raro paso en los próximos meses, la SAD está decidido a ejecutar. Si se cumplen todas las ARTURO POLA Zaragoza

variables del acuerdo alcanzado con el Partizan, el Zaragoza podría llegar a abonar en total 3,5 millones, a 500.000 euros de su valor estimado.

Comparten la segunda posición
Iván Azón, Keidi Bare y Francho
Serrano, que con tres millones son
los que siguen en la lista al prometedor delantero serbio. El delantero siempre ha tenido un muy bien
cuartel en el fútbol inglés, el albanés recaló en la capital aragonesa
libre tras acabar su contrato con el
Espanyol y la renovación del centrocampista canterano es uno de
los asuntos pendientes que tiene el

La tasación más sorpendente es la de Adrián Liso, con un valor de mercado de 600.000 euros club aragonés. La quinta posición es para Bernardo Vital (2,5). El central portugués llegó traspasado procedente del Estoril. También llega a los dos millones (exactos) Adu Ares, cedido por el Athletic de Bilbao. Entre un millón y dos se sitúan, siempre según Transfermar-ket, Ager Aketxe (1,8), Alberto Marí (1,5), Marc Aguado y Toni Moya (1,4 millones cada uno) y Sebastian Kosa (1,2).

#### Infravalorados

De todas formas, estas valoraciones siempre hay que cogerlas con pinzas porque hay futbolistas que están lejos de su valor de mercado real. Es el caso de Adrián Liso, sin duda con el precio que más llama la atención de los jugadores zaragocistas. El extremo tiene una tasación de tan solo 600.000 euros, una cifra irrisoria comparada con el interés que está despertando el canterano entre clubs tanto españoles como del extranjero. Tanto es así que la propiedad del Real Zaragoza ya ha rechazado ofertas muy por encima de esos 600.000 euros, como la del Getafe de alrededor de cuatro millones por el 60% de su pase. El último en fijarse en Liso ha sido el Nottingham Forest, que podría incluso pagar los 15 millones de su cláusula. Por otro lado, la sensación zaragocista de este inicio de curso, Mario Soberón, tan solo se le asigna un valor de 900.000 euros.

Con respecto al resto de equipos, el Almería, con sus casi 70 millones le saca 22 al segundo en la lista, el Granada. Los almerienses cuentan con los dos jugadores más valorados de la categoría, Sergio Arribas y Dion Lopy (ambos 10 millones). La plantilla del Cádiz suma un valor de 36,4, mientras que las del Elche (33,8) y el Oviedo (33) preceden al Real Zaragoza.

Por detrás de los aragoneses se encuentran el Racing de Santander y el Sporting de Gijón, empatados a 26, 9 millones y cierran el top 10 el Deportivo de la Coruña (25,6) y el Eibar (20,6). Por su parte, la SD Huesca se sitúa en los últimos puestos de Segunda con un valor de 12,6 millones. ■

# El Zaragoza ofrece 54 entradas más para el duelo ante el Burgos

A. P. Zaragoza

Agotadas las 300 entradas para la grada visitante de El Plantío, el Real Zaragoza anunció ayer que el club aragonés ha recibido una remesa de 54 entradas más para el partido contra el Burgos. La venta será hasta este mediodía a las 14.00 horas y únicamente se gestionarán en las oficinas de la entidad. El precio de estas localidades es de 25 euros, el mismo que el de las 300 primeras.

Las entradas de zona visitante serán nominativas, siguiendo la normativa de las autoridades, y estarán identificadas con nombre, apellidos y DNI del aficionado. La documentación para comprobar la identidad podrá ser solicitada en el acceso a la zona visitante por el personal de seguridad del Burgos y no se podrá realizar cambio de nombre.

El desplazamiento a la ciudad castellana llega tras el viaje masivo a Miranda, donde hubo más de 1.000 zaragocistas. ■

#### Marc Aguado sigue sin entrenarse

Además del infortunio de Cristian Álvarez, la nota negativa del entrenamiento de ayer del Real Zaragoza fue la ausencia de Marc Aguado. A pesar de que se ha descartado una lesión, la inflamación en el dedo gordo de su pie tras el pisotón que recibió ante el Elche sigue sin permitir-le ejercitarse con el grupo.

#### El Zaragoza estará presente en la Ofrenda

El Real Zaragoza participará en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar el próximo 12 de octubre. Será a primera hora de la mañana, a partir de las 9.00, cuando un grupo de empleados del club aragonés representarán al conjunto del zaragocismo depositando los ramos de flores ante la Virgen.

el Periódico de Aragón Jueves, 12 de septiembre de 2024

Deportes | 43

# Lasaosa: «Es impresionante, hubiéramos firmado todos un 9 de 12»

G. B. C. Zaragoza

Tras la tradicional ofrenda a San Lorenzo que realizó la SD Huesca en la mañana de ayer, el presidente Agustín Lasaosa valoró el gran comienzo de temporada del equipo: «Todos hubiéramos firmado un 9 de 12, es impresionante», expresó.

Dada la situación tan límite en lo económico que vivió el club azulgrana durante este verano, el dirigente se mostró muy contento con el arranque del Huesca: «Cuando salió el calendario recé, y hemos hecho lo que hemos hecho y hay que tener los pies en la tierra. No significa que tengamos que subir a Primera, pero mientras estemos en esos puestos es una inmensa alegría y da tranquilidad para seguir jugando», afirmó.

También habló acerca del número de abonados, algo que sorprendió a Lasaosa, superando las expectativas de este año tras los problemas financieros: «El recuento lo haremos a primeros de octubre, son abonados reales, no nos varnos a poner a contarlos pero es así. Ahora la Liga controla todo y para mí ha sido una sorpresa. Yo estaba convencido de que la gente se iba a animar, pero hemos vivido un verano convulso», comentó el presidente.

Agustín Lasaosa volvió a agradecer una vez más a los inversores que consiguieron que la SD Huesca saliese a flote en el mes de agosto: «Estábamos hablando de la desaparición y gracias al Grupo Arqa y Grupo Costa nos han echado una mano y gracias a eso debemos ser felices porque un año más va a haber fútbol profesional en Huesca».

Por último, deseó que dentro de poco la atención del club se centre más en el césped y menos en los despachos: «En principio va a haber fútbol. La gente que ha entrado está mirándolo todo y está intentando volver a que el Huesca sea un club normal y sucedan pocas cosas desagradables y nos fijemos en el terreno de juego y lo extradeportivo pase a un segundo plano. Tenemos la fortuna de contar con personas que están en la cercanía».

### **Baloncesto | Casademont Zaragoza**

# Una lucha sin premio final

La falta de efectividad en los primeros minutos del partido condenó al Casademont Zaragoza, que cayó por 55-63 ante un Gernika que dio buena imagen en Mallén

55-63

Casademont Gernika

casademont zaragoza: Gatling (5), Mawuli (5), Pueyo (9), Flores (5), Mistinova (2) cinco inicial-. También jugaron Mariona Ortiz (5) Nystrom (-), Atkinson (-), Nerea Hermosa (2), Brcaninovic (12), Gervasini (10) y Leire Urdiaín (0).

GERNIKA: Awa Fam (7), Westerik (6), Soltau (6), Mikesell (15), Ariztmuño (6) -cinco inicial-. También jugaron Buenavida (2), Zubiaga (-), Etxarri (7), Unamuno (-), Chery (14).

PARCIALES POR CUARTOS: 13-16, 13-18, 15-1 5 y 14-14.

INCIDENCIAS: Encuentro amistoso de la pretemporada del Casademont disputado en el pabellón de Mallén con una buena presencia de público en las gradas. Este viernes el equipo disputará el encuentro de presentación en el Príncipe Felipe ante el Dinamo Sassari italiano.

#### GUILLERMO BURGOS CINTO Zaragoza

Lejos de la superioridad mostrada ante el Osés Ardoi, el Lointek Gernika fue una prueba de altura para el Casademont de cara a ir preparándose para la previa de la Euroliga de la semana que viene. Las aragonesas cayeron por 55-63 ante el conjunto vasco, que desde el comienzo del encuentro puso en aprietos a las rojillas con una defensa muy intensa, dificultando sobre todo el juego interior del Casademont. Además, la falta de acierto en el tiro y los rebotes condenaron al equipo aragonés, que dio una cara muy distinta a la vista en partidos anteriores. A pesar de la reacción en el último cuarto las aragonesas no lograron remontar a un equipo que fue superior en la mayor parte del encuentro.

Desde el comienzo, las rojillas no se sintieron del todo cómodas en pista, sobre todo en el apartado de la anotación. Helena Pueyo se erigió como la jugadora referencia en el primer cuarto, siendo ella la que llevó la batuta en la puntuación, con seis en este parcial. Además, al equipo le costó en exceso encontrar a la pívot gracias a la intensa defensa que desplegaron las vascas, por lo que apenas pudieron aprovechar su potente juego interior. Gracias a un triple de Mariona al final del cuarto los primeros diez minutos terminaron con un 13-16



Mawuli pelea por un rebote durante el encuentro contra el Gernika en Mallén.

### La presentación

#### El Casademont se viste de gala

A partir de las 19.45 horas, el Casademont Zaragoza presentará la temporada de sus dos conjuntos, masculino y femenino, en el pabellón Principe Felipe. El club quiere abrir este año «cargado de ilusión y nuevos retos» en casa. Además, también afirman que «se desvelarán todas las novedades y objetivos para esta próxima temporada». Contará con la presencia de instituciones y patrocinadores que apoyan al equipo a lo largo del año para «fortalecer lazos y compartir la pasión común por el baloncesto».

a favor del Gernika.

Las constantes pérdidas del Casademont, sumadas a sus errores en el lanzamiento y a la efectividad rival, llevaron a las visitantes a conseguir marcharse hasta de diez puntos en el marcador en el segundo cuarto. Sobre todo la exjugadora de la WNBA Taylor Mikesell hizo mucho daño al equipo desde la línea de tres. En este parcial consiguieron conectar en dos ocasiones con Gatling por primera vez en el partido para abrir nuevas opciones de ataque más efectivas que las que estaban intentando. A pocos minutos de terminar hubo una breve reacción gracias a dos jugadas protagonizadas por Ainhoa Gervasini, quien recortó distancias para irse al descanso perdiendo por 26-34.

La americana Mikesell no paró de golpear desde la línea exterior, lanzando sin dudar en cuanto le dejaban algo de espacio. De esta forma, y con dificultades para defenderse en el juego interior y las transiciones, el Gernika llegó a marcharse de 16 puntos, haciéndolo parecer fácil. Las rojillas estaban sufriendo mucho en ataque,

donde no tenían fluidez ni ideas claras. Pero con una acción de dos más uno de Helena Pueyo tras cinco minutos sin anotar, el Casademont pareció agarrarse al encuentro gracias también a dos triples prácticamente consecutivos de Mawuli y Bracaninovic que llegaron a bajar la diferencia a nueve puntos, entrando en el último cuarto con un 41-49 a favor del Gernika.

Las aragonesas se quedaron en la orilla. Durante el último cuarto, el Casademont vivió sus mejores cinco minutos del partido a nivel defensivo, lo que le sirvió para recortar hasta los cuatro puntos de diferencia, la mínima de toda la segunda parte. Con una Brcaninovic enchufada desde el triple y jugadoras como Laia Flores dando un paso adelante, las rojillas pelearon hasta el final ayudadas también por varios errores seguidos en el ataque del Gernika. A pesar de ello, las locales no terminaron de cerrar la remontada, fallando canastas claves, y cayeron de pie por 55-63 en el cuarto choque de la pretemporada.

X Lointek Gernika

44 Deportes el Periódico de Aragón

# LOS JUEGOS PARALÍMPICOS DE PARÍS-2024



Teresa Perales, acompañada por Natalia Chueca, el concejal Ángel Lorén, Mariano Menor (marido de la nadadora) y su hijo Mariano.

Teresa Perales recibe el cariño de Zaragoza en su vuelta de los Juegos Paralímpicos de París tras igualar el récord de 28 medallas de Michael Phelps y se emociona con el discurso de su hijo. «Si ustedes piensan que su madre es la mejor, pues imagínense lo que pienso yo de la mía», aseguró Mariano

# «¡Mamá, eres una campeona!»

**HUGO FRANCO** 

Zaragoza

Teresa Perales fue recibida ayer en Zaragoza con un acto en el ayuntamiento de la ciudad por su récord de 28 medallas, con las que ha
igualado al estadounidense Michael Phelps. «Queremos que hoy
sientas el calor de tu gente y de tu
ciudad. Porque Zaragoza es heroica y Teresa Perales también lo es y
no hay forma de llenar esa heroicidad que tú representas», dijo la
alcaldesa, Natalia Chueca.

Perales no se esperaba un recibimiento de tal magnitud y mucho menos que su hijo se dirigiese a todos los presentes en él. «Ustedes conocen a Teresa Perales, pero yo conozco a mi madre. Y si ustedes piensan que su madre es la mejor, pues imagínense lo que pienso yo de la mía», aseveró Mariano.

Para él, su madre es la definición de esfuerzo, y de todas sus acepciones, y un ejemplo de vida constante. «No necesito que nadie me explique las palabras esfuerzo, constancia, trabajo, superación, garra, rasmia y un largo etcétera, porque mi madre es todo eso y mucho más. Tú eres la encarnación de muchas expresiones, porque cuando he querido saber el significado de todas ellas no lo he tenido que buscar en el diccionario. Te he visto levantarte con esfuerzo y dolores a las seis de la mañana para cumplir esos objeti-

vos que tanto deseabas, y tras todo el día entrenando o dando charlas, volvías por la tarde para estar conmigo. Es que lo haces todo perfec-

to», recalcó.

Para finalizar su discurso, quiso añadir que «has vuelto a aprender a hacer cosas por segunda, o incluso tercera vez, que uno hace a diario. Lo que más increíble me parece de ti es que siempre encuentras una manera de aceptarte, de seguir adelante sin seguir de sonreír. Hoy puedo decirte con el mayor orgullo que: ¡Mamá eres una campeona!».

La alcaldesa le recordó a la nadadora que es un emblema de la ciudad. «Eres historia de la ciudad, llevas el nombre de Zaragoza muy lejos y lo llevas haciendo durante muchos años. Por eso hoy en la casa de todos los zaragozanos y en nombre de todos ellos, queremos darte la enhorabuena y felicitarte por todo lo que has conseguido en tu carrera deportiva, pero también



«Eres historia de la ciudad, eres un ejemplo para todos y eres la fuerza de un sueño»

NATALIA CHUECA ALCALDESA DE ZARAGOZA

«Lo que más increíble me parece de ti es que siempre encuentras la manera de aceptarte, de seguir adelante sin dejar de sonreír»

MARIANO HIJO DE TERESA PERALES por tu valía, por ser una gran persona y una gran zaragozana. Eres ejemplo para todos, eres bandera de Zaragoza y eres la fuerza de un sueño», remarcó Chueca.

La leyenda se tuvo que contener las lágrimas tras todas estas muestras de cariño y sobre todo tras las palabras de su hijo, pero lo primero que hizo fue recordar que esta última medalla ha sido la más dura de conseguir. «En esta ocasión el camino era más difícil todavía, ha sido un camino lleno de muchas piedras y muchos baches, que me hizo pensar que era imposible ganar. Yo presumo mucho de ser maña, pero porque creo que tenemos ese tesón que nos hace llegar hasta donde ni creíamos posible», afirmó.

También quiso mostrar el porqué esta presea es tan especial. «El tener esta medalla no es solo especial por el récord, sino que lo es porque en la Torre Eiffel mi marido me pidió matrimonio y era tan perfecto el conseguir una presea que tuviese un poco de la torre que tenía que traerla conmigo», reconoció. Además, añadió que «yo enseño esta medalla por la esperanza que transmite para muchas personas, por el hecho de que la vida no acaba y hay que vivirla». ■

### **Polideportivo**

## Jorge Sánchez dimite como presidente del Stadium Casablanca

EL PERIÓDICO Zaragoza

Jorge Sánchez presentó su dimisión como presidente del Stadium Casablanca ayer por la tarde por cuestiones personales y de desgaste en el ejercicio del cargo. Sánchez lo comunicó a su junta directiva y, posteriormente, el club lo puso en conocimiento de sus trabajadores y abonados. El exnadador, nacido en 1977, llegó a la presidencia del Stadium Casablanca en el año 2021 en sustitución de Daniel Gimeno. Ha contribuido a la modernización de las instalaciones y al impulso de las secciones deportivas. Además ha sido un valedor del Trofeo Ciudad de Zaragoza de natación.

Licenciado en Magisterio y Máster en Gestión y Dirección de Entidades Deportivas, cuando accedió a la presidencia Jorge Sánchez desarrollaba su actividad profesional en la docencia y como miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Natación. En su trayectoria como deportista profesional aglutinó desde numerosas medallas de oro en Campeonatos de España de natación hasta participaciones y medallas en campeonatos internacionales como miembro de la selección española.

Su máximo hito deportivo representando a España fue la participación en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Además también posee varios reconocimientos y galardones, como el de mejor deportista aragonés por todos sus méritos deportivos.



Jorge Sánchez.

el Periódico de Aragón Jueves, 12 de septiembre de 2024

Deportes | 45

### El presente y el futuro del tenis aragonés

La jugadora de Sádaba ha alcanzado tres finales y conquistado un torneo, en Trieste (Italia), en los últimos dos meses. Suma cinco en su carrera. Ahora, su principal objetivo es conseguir la clasificación para el Open de Australia por segunda vez: «Para eso tienes que estar más o menos entre las 230 mejores», dice Martínez. Es la 255.

# El mejor momento de Carlota

En los últimos dos meses, la tenista aragonesa Carlota Martínez ha conseguido meterse en tres finales casi consecutivas, conquistando hace una semana el ITF W35 de Trieste, su mayor logro a nivel de títulos hasta la fecha. Esto hace que se encuentre en «el mejor momento de la temporada» y se esté enfocada en conseguir la clasificación para el Open de Australia que se disputa en enero, teniendo que escalar en puntos para entrar entre las 230 mejores del mundo.

La jugadora de Sádaba llegó a Italia después de caer en la final en Rumanía, por lo que comenzó el torneo con algo de cansancio: «Llegué un pelín cansada al principio porque venía de hacer final en Rumanía, un viaje largo y el primer partido fue el que más me costó. La victoria del primer día me hizo cargar las pilas para poder jugar a un grandísimo nivel el resto del torneo», indica.

De esta manera consiguió su primer campeonato 35K, un salto en su carrera después de haber logrado ya tres 25K y un 15K, haciendo un total de cinco torneos profesionales en su palmarés: «Estoy a mí mejor nivel de confianza de la temporada y me viene genial para afrontar el resto del año. Siempre te hace ilusión ganar y sobre todo en el momento en el que estoy está siendo el mejor a nivel de todo. Hay que seguir con la misma ilusión y humildad de siempre para poder alcanzar títulos más altos», afirma Carlota.

Para el resto del año, la aragonesa quiere enfocarse en poder mejorar su ránking, que actualmente es el 255, para entrar entre las 230 y clasificarse para AustraGUILLERMO BURGOS CINTO Zaragoza





Carlota Martínez posa con el trofeo conquistado en Trieste.

lia, el primer Grand Slam de 2025: «El principal objetivo esta temporada es poder entrar en Australia, y para eso tienes que estar más o menos entre las 230 mejores, aunque busco alcanzar el 200-190 a final de año», explica. El pasado año Carlota consiguió el pase para este Grand Slam, aunque cayó con contundencia en primera ronda.

Pero la tenista tiene clara cuál es su mentalidad y también busca seguir trabajando día a día: «Quiero seguir creciendo como jugadora, como persona y coger una buena línea de trabajo, que es lo más importante para ser una buena jugadora de tenis», confiesa.

#### Una temporada muy exigente

El estar en un buen momento ayuda sin duda a mejorar el rendimiento y olvidarse del cansancio
acumulado tras meses de competiciones sin descanso, como explica la aragonesa: «El cansancio se
nota, sobre todo en los momentos
en los que no te salen los resultados, estás cansada o mentalmente te cuesta un poco más. Cuando
ganas todo te va un poco más de
cara y se vio en Trieste».

Esta temporada está siendo muy exigente para Carlota ya que, desde el mes de enero con el Australia Open, la tenista ha estado jugando torneo tras tomeo para poder ir ascendiendo en el ránking: «La temporada comenzó en enero y no he tenido vacaciones en verano. Hay que aguantar estos meses con mucha fuerza mental porque al jugar muchos torneos vas más cansada. Me siento bien física y mentalmente y con ganas de afrontar los últimos meses de la temporada», afirma.

### **Tenis**

# Alcaraz y Bautista dan el primer punto a España frente a Chequia

JORGE VALERO Valencia

Sin celebraciones al haber una lesión de por medio, pero con la alegría de haber ganado el primer cruce ante Chequia en la Copa Davis en Valencia, Carlos Alcaraz sacó adelante su partido ante un Tomas Machac que le sorprendió en la primera manga en el tie-break, pero que sucumbió en la segunda, antes de tener que abandonar por una lesión en su pierna derecha (6-7, 6-1y abandono).

Con la tranquilidad que daba el primer punto sumado por Roberto Bautista tras imponerse a Jiri Lehecka por 7-6 (1) y 6-4 en 1 hora y 48 minutos y las ganas de volver a ver a Alcaraz tras sumala última experiencia en el US Open tras su plata olímpica, La Fonteta se preparaba para disfrutar del número 1 español, que volvía a Valencia dos años después.

Alcaraz sufrió en el primer set y lo perdió en el desempate. Se recuperó como un campeón en el segundo por 6-1 cuando comenzaron los problemas físicos de Machac. El peor escenario posible se le presentaba al checo, quien aprovechó una pausa médica para ser tratado en el vestuario antes de volver a la pista. Con algo de retraso al tener que atender a una aficionada en la grada, Machac intentó seguir en el partido e incluso se puso 40-15 al servicio, pero se hizo más daño aún y se vio obligado a abandonar en el primer juego del tercer set, con 40-40 en el marcador. España puso así el 2-0.■

#### Miguel Galán impugna las elecciones a la RFEF

El presidente de la escuela de entrenadores Cenafe, Miguel Galán, vuelve a plantar batalla legal contra las decisiones que adopta la Real Federación Española de Fútbol. En esta ocasión, Galán ha impugnado ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la convocatoria electoral del 7 de octubre.

### La BTT Aspanoa, a por los mil participantes

La XII BTT Aspanoa se celebrará el sábado 21 de septiembre en Almudévar con el objetivo de repetir el récord de mil ciclistas participantes en beneficio de Aspanoa. Habrá tres rutas, una de 60 kilómetros, otra de 29 (a un precio de 25 euros) y otra por el municipio (5 euros). Adolfo Bello será homenajeado.



La presentación de ayer.

# Refuerzos extranjeros para el Club Hielo Jaca

El Club Hielo Jaca presentó sus nuevos refuerzos para sus equipos masculino y femenino. En el primero de los casos ha incorporado a Hank Nagel, estadounidense de 24 años, y a Alex Nilson, sueco de 23. Mientras, la ucraniana Polina Lubenets, de 19, llega para reforzar el conjunto de las chicas.

#### El Trofeo Ciudad de Utebo, este domingo

El VIII Trofeo Ciudad de Utebo de tenis de mesa se celebrará el domingo en el Palacio de los Deportes de la localidad con 120 jugadores en 20 mesas de juego, lo que supone un récord de inscripciones. Participarán el School, Publimax CAI Santiago, Monzón, Binéfar 77, Ejea Oje TM, Se nos va la bola o el Helios. Jueves, 12 de septiembre de 2024

#### Las series

# Una última oportunidad para hacer justicia

Volvemos a reencontrarnos con Tomás (Javier Cámara), un profesor frustrado, y Maite (Mónica López), una sargento de la Guardia Civil en los capítulos que despiden la serie. Tomás es también un enfermo de ELA que resuelve casos solo por hacer algo mientras avanza la enfermedad. La tercera temporada explora las vidas de estos dos personajes, que se han hecho amigos. La salud de Tomás se deteriora y se embarca en una última investigación que podría ser la más personal y desafiante de su vida. Con la convicción de la inocencia de un antiguo amigo, Tomás se adentra en el oscuro entorno del astillero de Ferrol. Maite, por su parte, se enfrenta a un secuestro.



#### Ted

# Estados Unidos, 2024 Comedia Skyshowtime 40 min. (T1. 7 cap.)

# Un oso muy marchoso

Ted es un oso de peluche con sentimientos que vive con la familia de su amo, John Bennett, quien cuando era pequeño deseó que su amigo estuviera vivo. Deseo concedido. Ahora, tiene que vivir con las consecuencias. Este proyecto representa un nuevo desafío en la carrera de Seth MacFarlane, su creador y un popular guionista y director, responsable de títulos como Padre de familia. Después del éxito de las dos películas sobre este particular oso, MacFarlane vuelve a prestarle su voz en esta precuela de las películas. Seguimos a Ted (un oso de habla muy lasciva) y John Bennett cuando este es un adolescente de dieciséis años y vive con su familia en Boston.

# Una historia de luchas familiares y ambiciones empresariales

Esta comedia dramática nos sumerge en una industria controvertida, pero cada vez más importante en los Países Nórdicos. Conoceremos a dos familias de una pequeña comunidad costera en Trøndelag, en Noruega, que son competidores acérrimos en la industria mundial del salmón. La serie ofrece un retrato divertido, contemporáneo y dramático de la industria acuícola en la actualidad. Todo empieza cuando la implacable propietaria de una empresa líder dedicada a la venta de salmón planea adquirir la compañía rival local y convertirse en la mayor productora del mundo. Esta despiadada propietaria no se detendrá ante nada, incluso si sus actos bordean la legalidad.

Medianoche



# Serie sobre los peligros de los viajes en el tiempo

(T1. 6 cap.)

en el Pera **Palace** Turquía, 2024 Fantasia, Drama Netflix 45 min. (T2. 8 cap.)

Estreno de la segunda temporada de esta serie fantástica turca sobre viajes en el tiempo. En el em-blemático Hotel Pera Palace de Estambul, una periodista moderna llamada Esra (Hazal Kaya) se encuentra inesperadamente viajando en el tiempo a la década de 1910. En el pasado, descubre que un complot secreto podría tener consecuencias devastadoras para la Turquía contemporánea. Los nuevos capítulos comienzan en 1995, cuando Esra encuentra una foto de sí misma cuando era bebé tomada en la década de 1940. La joven decide volver a esa década para descubrir quiénes son su madre y su familia, a pesar de las advertencias de Ahmet (Tansu Biçer) de no manipular el tiempo.

### Guerra televisiva

'La Revuelta' de La 1 vence a 'El Hormiguero' en su segundo duelo gracias a un 17'9% de share

# **Broncano** hace historia y vence a Motos el segundo día

EL PERIÓDICO Zaragoza

Máxima igualdad entre La revuelta y El hormiguero. Contra todo pronóstico, el programa de David Broncano ya ha logrado alcanzar en audiencias al de Pablo Motos. Este hito rompe una hegemonía incontestable del espacio de Antena 3 frente a todo competidor que se le pusiera por delante en los últimos tiempos y, además, con la singularidad de lograrlo en su segundo duelo.

Todavía permanecen calientes las diversas polémicas que han acompañado al programa del humorista desde antes incluso de rubricar su fichaje por la televisión pública, pero Broncano logró obtener el martes 2.127.000 espectadores y un 17,4% de share, unos datos sobresalientes que superan a los registrados el lunes, día de su estreno. Unas cifras con las que La Revuelta logró desbancar al espacio de Antena 3, que registró un 17,5% de cuota de pantalla y 2.103.000 televidentes.

Sin embargo, es en la franja de estricta competencia donde el show de TVE lográ marcar una distancia mayor con su competidor. La Revuelta se colocó como claro ganador con un 17,9% de share, frente al 16,3% del El Hormiguero, unas cifras también excelentes, en línea de las que viene registrando en los últimos años.

El gran damnificado de la pugna fue, una vez más, Carlos Latre, incapaz de competir en el access prime time, firmando un pobre 4,4% con Babylon Show, antes de comenzar la primera gala de Gran Hermano: Límite 48 horas. Estos índices de audiencia, completamente insostenibles, suponen de facto que el final del programa se producirá esta misma semana, mientras la pugna entre Pablo Motos y David Broncano promete a ser el gran atractivo televisivo de la temporada.

# Las películas recomendadas



Gerard Butler es Joe Glass, capitán de submarino.



Steven Seagal encarna a un duro policía de Chicago.

# **Hunter Killer**

22.55 horas. FDF

De Donovan Marsh. Con Gerard Butler, Gary Oldman, Ethan Baird, Jacob Scipio, Dempsey Bovell, Corey Johnson, Adam James, Common Reino Unido-China-Francia-EEUU, 2018. Thriller, 121 minutos

►El capitán Joe Glass lidera una misión desde un submarino de los Estados Unidos junto con un grupo de Navy Seals para rescatar al presidente de Rusia.

#### Por encima de la ley 22.30 horas. LA SEXTA

De Andrew Davis. Con Sharon Stone, Henry Silva, Steven Seagal, Pam Grier, Daniel Faraldo, Chelcie Ross, Nicholas Kusenko, Miguel Nino, Ron Dean, Joe Greco, Gregory Alan Williams. EEUU, 1988. Acción, 99 minutos

Nico, hijo de italianos que emigraron a los Estados Unidos, estudia artes marciales en China cuando es reclutado por la CIA. Años más tarde, casado y con un hijo, Nico se convierte en uno de los policías más duros de Chicago.

#### La 1

06.00 Telediario matinal. 08.00 La hora de La 1.

10.40 Mañaneros. Con Adela González.

14.00 Informativo territorial.

14.10 Ahora o nunca verano. Con Mànica Löpez.

15.00 Telediario 1.

Con Alejandra Herranz.

15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo.

16.30 Salón de té La Moderna.

17.30 La Promesa. 18.30 El cazador stars.

Con Gorka Rodriguez. 19.30 El cazador. Con Rodrigo Vázquez.

20.30 Agui la Tierra. Con Jacob Petrus. 21.00 Telediario 2.

Con Marta Carazo. 21.40 La Revuelta.

Con David Broncano. 22.50 Nuestro cine.

As Bestas. 01.00 Cine.

Bajocero. 02.40 La noche en 24 horas. Con Xabier Fortes.

#### La 2

08.15 El año salvaie en África. Invierno.

09.00 Pueblo de Dios.

09.30 Aqui hay trabajo. 09.55 La aventura del saber.

10.55 Documenta2.

11.45 Al filo de lo imposible. 12.15 Las rutas D'Ambrosio.

La paciente Palencia. 13.10 Mañanas de cine. Sam Whiskey.

14.45 Curro limenez.

15.45 Saber y ganar.

16.30 Grandes documentales. 18.05 Documenta2.

19.00 Grantchester.

20,35 La 2 express. 20.45 La asombrosa aventura estadounidense de George. Florida.

21.30 Cifras y letras. Con Aitor Albizua.

22.00 ;Cómo nos reimos!

00.00 LateXou con Marc Giró. 01.10 Cine.

Helmut Newton: lo malo y lo bello.

02.45 Festivales de verano. 04.00 Documenta2

#### Antena 3

06.00 Ventaprime.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55 Espejo público.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguinano.

13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Antena 3 Noticias 1.

15.30 Deportes.

15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de libertad. 17.00 Y ahora Sonsoles.

20.00 Pasapalabra.

21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.30 Deportes. 21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos, Invitado: Lamine Yamal, futbolista.

22.45 El peliculón.

La familia perfecta. 01.10 Cine.

Lo contrario al amor. 03.00 The Game Show. Con Sofia del Prado, Marc Vila y Gemma Manzanero.

03.45 Jokerbet: ¡damos juego! 04.30 La tienda de Galería del Coleccionista.

05.30 Ventaprime.

#### Cuatro

07.00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 :Toma salami! 08.25 Callejeros viajeros.

10.30 Viajeros Cuatro. 11.30 En boca de todos.

Con Nacho Abad. 14.00 Noticias Cuatro.

Con Alba Lago.

14.55 ElDesmarque Cuatro.

Con Manu Carreño. 15.10 El tiempo.

15.30 Todo es mentira.

Con Risto Meiide. 18.00 Lo sabe, no lo sabe. Con Xuso Jones.

19.00 ¡Boom! Con Christian Galvez

20.00 Noticias Cuatro. Con Diego Losada y Mônica Sanz.

20.45 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reyes.

21.00 El tiempo.

21.10 First Dates 22.50 Horizonte.

Con Iker Jiménez.

01.50 ElDesmarque madrugada. 02.35 The Game Show.

> 22.45 Antena 3 'La familia perfecta'

Lucia cree llevar una

vida modélica y tenerlo

todo bajo control. Desde

que se casó, volcó todos

sus esfuerzos en el cuida-

do de su familia.

03.20 En el punto de mira.

#### Tele 5

07.00 Informativos Telecinco

08.55 La mirada critica.

10.30 Vamos a ver.

15.00 Informativos Telecinco. 15.30 ElDesmarque Telecinco.

15.40 El tiempo.

15.45 El diario de Jorge.

17.30 TardeAR.

20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Telecinco.

21,30 ElDesmarque Telecinco.

21.45 El tiempo. 21.50 Gran Hermano.

> Con Jorge Javier Vázguez. Daniela, Laura, Maite y Vanessa son las primeras candidatas a la primera

doble expulsión, un proceso que va a sarprender a las nominadas ya que no esperan que afecte a más de una persona.

02.00 Gran Madrid Show. 02.25 Gran Hermano: resumen

diario. 03.00 El horóscopo de Esperanza Gracia.

03.05 Love Shopping TV. 04.05 Miramimúsica.

#### La Sexta

06.00 Minutos musicales.

06.30 Ventaprime. 07.00 Previo Aruser@s.

09.00 Aruser@s.

Con Alfonso Arus. 11.00 Al rojo vivo.

14.30 La Sexta noticias

1ª edición. **15.15** Jugones.

15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando. Con Dani Mateo.

17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta noticias

2ª edición. 21.00 La Sexta Clave.

Con Joaquín Castellón. 21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes.

21.30 El intermedio. Con El Gran Wyoming y

Sandra Sabatés. 22.30 El taquillazo.

Por encima de la ley. 00.50 Cine.

Glaciación 2012.

02.25 Pokerstars. 03.15 Play Uzu Nights.

04.00 Minutos musicales.

21.45

Antena 3

'El hormiguero 3.0'

El programa pone el

broche a la semana con la

visita de lujo del futbolista

Lamine Yamal, campeon de

Europa con la selección

española y delantero



Paramount Network

22.50 TVE-1 'As Bestas' Antoine y Olga son una pareja francesa que se nstalo hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Alli lievan una vida tranquila.

06.00 Cinexpress. 06.25 10 Comicos 10. 08.45 La tienda de Galería del Coleccionista. 11.30 Cinexpress. 12.10 Embrujadas: Aŭn embrujadas e incordiando. 13.05 Colombo: Descanse en paz, señora Colombo. 15.05 Los misterios de Murdoch. Aguas tranquilas, The Fantastic Mr. Fawkes y Spirits in the Night. 18.00 Los asesinatos de Midsomer. Hablando con los muertos y Asesinatos en el Dogleg. 22.00 Cine: La víctima perfecta. 23.50 MTV Video Music Awards 2024. Presentadora: Megan Thee Stallion. 03.50 Minutos musicales.

#### FDF

06.15 Love Shopping TV FDF. 06.45 Miramimúsica. 06.58 ¡Toma salami! 07.03 Love Shopping TV FDF. 07.33 Los Serrano: El rey y yo. 09.01 Aída. Emissión de tres episodios. 12.59 La que se avecina. 22.55 Cine: Hunter Killer. 01.08 La que se avecina: Una ruina humana, un top gamba y una putilla becaria. 02.35 The Game Show. 03.15 La que se avecina: Una ruina humana, un top gamba y una putilla becaria. 03.32 El horóscopo de Esperanza Gracia. 03.36 La que se avecina. Emissión de dos episodios.

#### Neox

06.00 Hoteles con encanto. 07.00 Neox Kidz. 10.00 Modern Family. Emissión de cinco episodios. 12.20 Los Simpson, 16.10 The Big Bang Theory. La revelación de la rinitis, La fluctuación del buen chico, La permutación del aislamiento. La difusión de la ornitofobia, Extirpando las entrañas de un pez. La simulación Santa Claus, La equivalencia del sándwich vegetal y La expedición a Bakersfield. 19.45 Chicago P.D. 02.25 Jokerbet: ¡damos juego! 03.10 The Game Show.

### DMAX

08.39 Aventura en pelotas. 09.29 Aventura en pelotas. 10.25 Un planeta extraño. Emissión de dos episodios. 12.16 Alienigenas. 14.06 Expedición al pasado. Monumentos robados en Camboya y Búsqueda del rey Arturo en España. 15.57 La pesca del oro. Combate sobre las minas y El oro, el feo y el malo. 17.47 Pesca radical. 18.43 Pesca radical. 19.38 Joyas sobre ruedas. 21.30 ¿Cómo lo hacen? 22.30 Alienigenas. 00.24 Alien Highway. Emission de dos episodios. 02.11 091: Alerta Policia.

#### Aragón TV

06.20 Aragón noticias 2. Con Mirtha Orallo y Jacobo Fernández. 07.30 El campo es nuestro. 08.00 Buenos días, Aragón. 10.00 La pera limonera

11.00 Aqui y ahora. Con Miriam Sánchez. 13.10 Atrápame si puedes.

Con Iñaki Urrutia. 14.00 Aragón noticias 1. Con Noemí Núñez y Javier

Gaston. 15.10 El campo es nuestro.

15.50 Cine.

El forajido de Arizona. 17.30 Shakespeare y Hathaway: investigadores privados.

Con Mirtha Orallo y Jacobo

18.25 Conexión Aragón. Con Vanesa Pérez. 20.30 Aragón noticias 2.

Fernández.

21.45 Cine. Conflicto de intereses. 23.40 Cine.

Destroyer, Una mujer

Con Miriam Sanchez

herida. 01.35 Grandes viajes en tren. Hoy: Albania (I) y (II).

02.25 Aquí y ahora.



15.50 'El forajido de Arizona' Clint Stewart sale de la cârcel con la condición de ayudar a los rangers de Arizona.



21.45 Confilcto de intereses' Rick Magruder es un abogado de éxito, divorciado y con dos hijos pequeños.

#### Clan TV

16.48 Peppa Pig. 17.03 El gran show de Baby Shark. 17.24 Milo. 17.45 Las pistas de Blue y tú. 18.07 Simon. 18.23 Petronix. 18.47 Hello Kitty, super style! 18.58 El refugio de audrey. 19.09 Polinópolis. 19.31 Tara Duncan. 19.55 Héroes a medias. 20.06 Superthings Rivals of Kaboom. 20.14 Slugterra. 20.35 Henry Danger. 20.56 Una casa de locos. 21.18 Bob Esponja. 21.40 Henry Danger. 22.02 Danger force. 22.44 Los misterios de Laura. 23.55 Cuéntame cómo pasó. 02.23 Servir y proteger.

#### Disney Channel

12.50 Los Green en la gran ciudad. 13.40 Bluey. 14.35 Marvel Spidey y su superequipo. 15.00 Los Green en la gran ciudad. 15.55 Super-Kitties. 16.45 Hailey, ja por todas! 17.40 Rainbow High Shorts. 17.50 Hamster & Gretel. 19.00 Kiff. 19.55 Bluey. 20.50 Los Green en la gran ciudad. 22.25 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 22.50 Pequeños Cuentos Chibi. 22.55 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 23.45 Los Green en la gran ciudad. 01.45 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 03.15 GhostForce.

### Boing

14.23 Doraemon, el gato cósmico. 16.17 Looney Tunes Cartoons. 16.46 Teen Titans Go. 17.29 El asombroso mundo de Gumball. 18.21 El mundo de Craig. 18.49 Beyblade X. 19.16 Lego Dreamzzz: la noche de la bruja Jamás. 19.43 Teen Titans Go. 20.10 Doraemon, el gato cósmico. 21.38 Los Thunderman. 22.28 Game Shakers. 22.57 Los Padrinos Mágicos: más mágicos que nunca. 23.23 Dragon Ball Super. 23.47 Pokémon: sol y luna. 00.13 Teen Titans Go. 00.54 Steven Universe.

### Nickelodeon

12.43 Bob Esponja. 13.37 Patricio es la estrella. 13.59 Los Casagrande. 14.49 Una casa de locos. 15.38 Zokie de Planeta Ruby. 16.00 Kampamento Koral: Bob Esponja primeras aventuras. 16.25 Bob Esponja. 17.17 Una casa de locos. 18.33 Equipo Danger. 19.20 Una verdadera casa de locos. 19.46 Los Thunderman. 20.38 Henry Danger. 21.26 Equipo Danger. 21.51 Los Thunderman. 22.42 Una casa de locos. 23.29 Bob Esponja. 02.09 Kampamento Koral: Bob Esponja primeras aventuras.

#### Las audiencias

#### 'La revuelta' supera al programa de Pablo Motos

Máxima igualdad entre 'La revuelta' y 'El hormiguero'. Contra todo pronóstico, el programa de David Broncano ya ha logrado alcanzar en audiencias al de Pablo Motos.



| ESPAÑA | Miles de espectadores |       |
|--------|-----------------------|-------|
| La1    | La Revuelta           | 2.127 |
| A3     | El hormiguero         | 2.103 |
| A3     | Noticias 2            | 1.945 |
| A3     | Noticias 1            | 1.870 |
| A3     | Deportes              | 1.547 |

| ARAGÓN Miles de e |                   | espectadores |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Aragón            | Noticias 1        | 76           |
| La1               | La Revuelta       | 74           |
| A3                | Noticias 2        | 73           |
| A3                | El hormiguero     | 70           |
| Aragón            | Aragón deportes   | 64           |
|                   | rangori ou portes |              |

#### LAS MÁS VISTAS DEL DÍA

En España **4,6%** 

En Aragón 13,9%

martes, 10 de septiembre

0 9,8% 5 9,4%

13,4%

11,2%

12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Prensa Diaria Aragonesa, SAU, Zaragoza, 1998. Todos los derechos reservados. Prensa Diaria Aragonesa, SAU, se reserva todos los derechos inherentes a la publicación de El Periódico de Aragón, sus suplementos y cualquier otro producto de venta conjunta, sin que pueda reproducirse ni transmitir a otros medios de comunicación, total o parcialmente, el contenido de dicha publicación diaria, sin el previo consentimiento o autorización por escrito de la empresa editora.

Los lectores de Herman Melville saben que su única obra no fue Moby Dick, aunque la fama de esta novela haya eclipsado a las otras. Taipi, Omú o Bartleby el escribiente son asimismo trascendentales relatos de este autor, fundador de la novela moderna y reconocido como uno de los autores universales de la edad contemporánea.

El estudio de Elisabeth Hardwick, Herman Melville. Una biografía (editorial Navona) se adentra en los secretos de este escritor enigmático, compulsivo, aventurero y solitario. Muchos de sus episodios literarios, redactados con un tono realista, pero elevado con una cierta

Victoria Federica de Marichalar y Borbón (Madrid, 24 años) entra al plató de El Hormiguero bailoteando y con una bolsa de papel. No es un bolso de alta gama. Es el envoltorio con asas de la pastelería del barrio de Salamanca de la capital donde lleva la tarta de cumpleaños, el suyo, que comparte en la mesa de entrevistas de Pablo Motos. En su calidad de influencer, la actividad de Vic debe de medirse en impactos publicitarios. El pastel será a partir de mañana, con toda probabilidad, uno de las más vendidos de Madrid. Y ese parece ser su trabajo. Y lo hace bien. La tarta, a partir de 33 euros, según la página web del negocio.

En su primera entrevista en un medio audiovisual, deliberadamente pactada, ¿qué preguntas podría hacer tal medio en caso de tener en exclusiva a la quinta persona en la línea de sucesión de la monarquía española, dado que las cuatro anteriores tampoco han concedido entrevista alguna y no se espera que lo hagan a corto plazo? ¿La reciente decisión de su abuelo, el rey emérito, de legar su herencia a la madre y a la tía de la entrevistada? ¿Los asuntos fiscales en que ha estado envuelto Juan Carlos y que le han obligado a vivir fuera del país que reinó? ¿Algo que decir sobre las andanzas de su hermano Froilán?

Nada de eso oímos a lo largo de cerca de 60 minutos de este trasunto de entrevista, en la que vimos a una chica de 24 años con muy pocas cosas interesantes que decir. La culpa no es suya. Qué responder ante cuestiones sobre si le gusta arrancarse costras, qué recuerdos conserva de sus guardaespaldas o si celebra San Valentín. En lugar de tanta nadería, podría haberle preguntado sobre moda, estilo o tendencias, en cuyas publicaciones reina la celebrity. Tampoco. Más allá de lo antedicho, hemos sabido que Victoria Federica fue una niña traviesa, capaz, entre otras maldades, de abrir la puerta al perro de su profesora \*

### Melville



SALA DE MÁQUINAS **JUAN BOLEA** 

tonalidad épica, se inspiraron en vivencias propias, como el marinero errante que fue, sin que los lectores, ni siquiera sus próximos, supieran demasiado acerca de dichas travesías en las que se enfrentó con la muerte y tuvo ocasión de conocer el corazón humano. Tal vez, a capitanes que le inspiraran la composición de aquel Ahab obsesionado con la Ballena Blanca.

A bordo del Pequod, Ahab, con su pata de palo golpeando la cubierta, sólo tenía ojos para divisar el chorro de Moby Dick, a la que perseguía desde que en un primer embate lo dejó cojo. Nos cuenta la prodigiosa historia el narrador Ismael, un jo-

ven marinero embarcado en el Pequod junto con el arponero nativo Queequeg, semidesnudo y tatuado de cabeza a pies, con quien Ismael mantenía una relación de amistad que podría ir un paso más allá de confirmarse las tendencias homoeróticas de Melville, extremo no probado en su biografía y que Elisabeth Hardwick se limita a apuntar. Pero ciertamente en otros relatos de Melville pueden encontrarse esbozos de una tendencia que en su época (1850) y estando él casado, y con hijos, le habría condenado.

Hardwick profundiza en los símbolos, arquetipos, intuiciones y sentimientos de Melville: el mal, el

odio, el pecado, la aflicción, la redención, la búsqueda... Moby Dick era un símbolo, obviamente, pero Melville nunca especificó de qué. Uno de sus colegas, D. H. Lawrence, bromeaba con que ni él mismo lo sabía. Melville cuajó también estrecha amistad con Hawthome, tan misterioso y a veces tan oscuro como él, y dedicó su vida entera, a razón de diez horas por día, a la escritura. Su gigantesca obra se yergue sobre una personalidad insegura, pero genial, que esta biografía ilumina en sus claroscuros como una tormenta la cubierta de los barcos en que Melville navegó, ráfagas de luz entre la noche oscura del alma.

Rocio Cruz / Europa Press

## Miel, limón & vinagre

# Victoria **Federica**

HIJA DE LA INFANTA ELENA Y JAIME DE MARICHALAR, 'INFLUENCER'.



POR JORGE FAURÓ

# Seisveces superbién

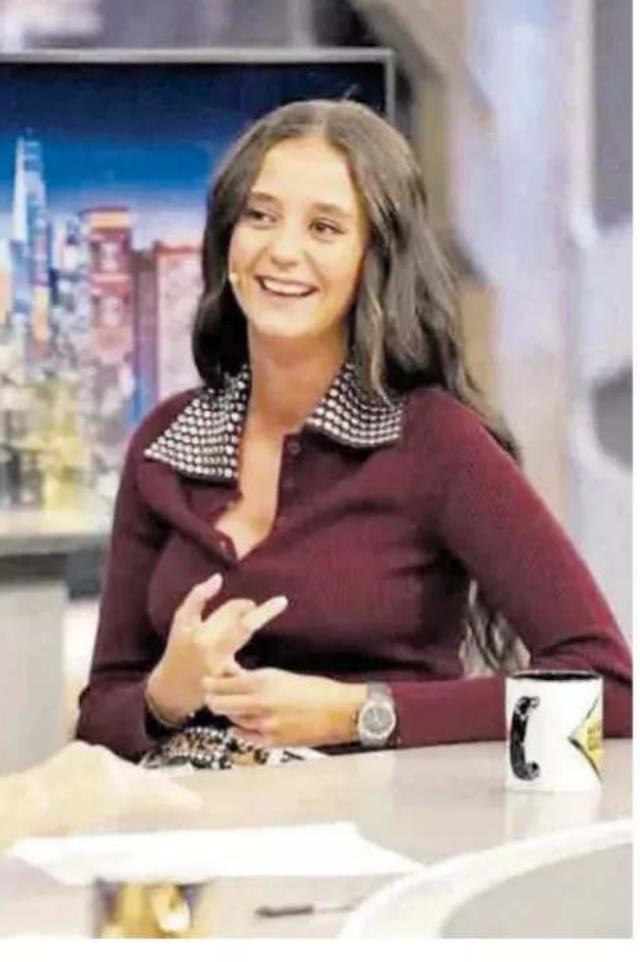

La 'influencer' Victoria Federica de Marichalar, durante su entrevista con Pablo Motos en 'El hormiguero'.

para que escapara o de meter petardos en los cigarrillos de sus amigos. Malísima.

Probablemente, ella fue sencillamente ella, no así Pablo Motos, inusualmente él. El presentador evitó meterse en charcos con preguntas sobre novios, novias, experiencias, intimidades y otras salidas del tiesto que le han llevado a la polémica en los últimos años. Sabemos, eso sí, que a Victoria Federica no le gusta el marisco, aunque sí la fideuá y el socarrat, y que cuando algo es de su agrado es superbién. Se sintió superagobiada en ese programa de desafíos donde la

veremos a partir de enero; el gel con que le untaron su cuerpo en una de las pruebas estaba superfrío; el barco en que viajó era superbonito; y las vacaciones, las matemáticas y la vida en general están superbién. Hasta en seis ocasiones empleó el prefijo, lo que da una media de una vez cada diez minutos. Todo superbién.

La tipología de las audiencias de los medios de comunicación ha corrido pareja a la evolución de los propios medios, siempre bajo la espada de Damocles de las cuotas de pantalla y el tráfico digital. Hoy apenas tendría resonancia un cara

a cara como el que mantuvieron Paco Camino y Palomo Linares en aquel programa de Íñigo de la televisión en blanco y negro, cuando ambos toreros casi llegan a las manos en riguroso directo; o el baile de Sabrina, o la irrupción de Gil y Gil en aquel espacio infame de Telecinco, hitos anteriores a la era digital y dirigidos a un público de

han exiliado del medio. Broncano aparte, las expectativas televisivas de la noche del lunes estaban puestas en una joven nieta y sobrina de reyes, que en realidad no es noticia más allá de su actividad privada. Lo que ha hecho Pablo Motos con Victoria Fe-

toda condición,

muchos de cuyos

hijos y nietos se

derica de Marichalar ha sido llevar a un medio clásico un contenido cuyo continente habitual come en los pastos de Instagram y demás redes sociales, que crean, ensalzan y destruyen personajes como en su día lo hacía lo que se llamaba la caja tonta.

#### El abolengo

La diferencia es que los protagonistas que antaño arrasaban con las audiencias lo ha-

cían por razones de estricta actualidad en función de su oficio, de sus méritos o sus deméritos. La razón de ser de Victoria Federica es su propio abolengo, léase la familia. Lo dice la publicidad de la pastelería de donde procedía la tarta: «La familia es nuestro valor diferencial. No somos solo una familia sino también hacemos familia». Podría ser el lema de cualquier casa real, verbigracia, la española. Y dicen más los pasteleros acerca de sus deliciosos productos: «Cuando los pruebes lo entenderás». Pues a Vic ya la hemos probado y seguimos sin entender nada.

